### el Periócide Aragón Colocide Colocide Aragón Colocide Aragón

www.elperiodicodearagon.com | eparagon@elperiodico.com

## La plaza San Francisco y su entorno se revalorizan con el auge de su oferta de ocio

La llegada de nuevos negocios de hostelería atrae a más clientela y el precio de una vivienda puede alcanzar el medio millón de euros • «Se ha dado un cambio radical», afirman los locales históricos

PÁGINAS 6 Y 7



#### FIESTAS PATRONALES

#### Los pueblos de Aragón redoblan sus esfuerzos para el habitual lleno en agosto

La Rambla de Martín celebra sus festejos tras más de 30 años sin ellos

PÁGINAS 2 Y 3 \_\_\_\_\_

#### MIEDO AL VIRUS DEL NILO

#### El Banco de Sangre impide a una zaragozana donar por haber estado en Sevilla

PÁGINA 11



#### TRES VÍCTIMAS EN LA A-22

Las carreteras viven un trágico fin de semana con cuatro muertos en solo 48 horas

PÁGINA 14 \_\_\_\_\_

#### DEPORTES

#### París 2024 baja el telón con una discreta España que termina con solo 18 medallas

'Los Hispanos' añaden un bronce en el último día

PÁGINAS 39 A 44



Ceremonia de clausura de los Juegos de París celebrada ayer.

#### La mujer afgana que desafió las normas del COI era peluquera en Huesca

Llegó en 2022 junto a su hermano como refugiados

PÁGINA 41 \_\_\_\_\_

#### El Elche intenta el fichaje del zaragocista Bakis, que está dispuesto a salir

El Zaragoza rechaza la oferta del Almere por Jair

PÁGINA 36 Y 37

#### DÍAS DE MÁXIMA AFLUENCIA EN LOS MUNICIPIOS ARAGONESES

# Los pueblos redoblan esfuerzos para el tradicional lleno de las fiestas de agosto

El verano multiplica hasta por cuatro la población de algunas localidades obligando a los ayuntamientos a reforzar sus plantillas para garantizar servicios como la recogida de basuras

DAVID CHIC Zaragoza

Aragón es una potencia logística y eso se demuestra hasta en los detalles más frívolos. En el Somontano, el reparto de sillas de plástico, tableros y caballetes para las mesas de las comidas populares es un rompecabezas organizativo al que se enfrenta desde hace dos veranos la vicepresidenta y encargada del área de Turismo, Pilar Lleyda. Los días de fiesta se suceden en la comarca y es necesario dar respuesta a todos los ayuntamientos. Una complicación que se vive en centenares de municipios, que ven como durante el mes de agosto coincide su pico de población, llegando a cuadruplicarse en algunos enclaves del Maestrazgo, con la organización de las fiestas mayores. Un reto digno de las grandes multinacionales.

Estos días, sobre todo con la llegada del puente, son de celebración popular en gran parte de los municipios de Aragón, combinando semanas culturales y fiestas en honor a la Virgen de la Asunción o de San Roque. La lista en inmensa: Caspe, Zaidín, Calatayud, San Mateo de Gallego, Alfambra, Calamocha, Torres de Albarracín, Fonz, Canfranc, La Puebla de Hijar, Castellote, Estadilla, Calanda... así hasta más de 150. Y en todos ellos se combinan orquestas, comidas populares, romerías, hinchables, carreras y ocurrencias lúdicas. Y para todas ellas hacen falta permisos, supervisión y presupuestos.

Lleyda, que también es alcaldesa de Estadilla, destaca que el verano se vive «intensamente» para garantizar que todos los servicios se prestan correctamente, especialmente el de las fiestas municipales. La principal preocupación tiene que ver con el abastecimiento de agua y con la limpieza viaria.

Para afrontar el aumento de la población, como otras muchas localidades, tienen que recurrir a contrataciones temporales. «Se



REACCIONES

«Nos dejamos la piel organizando para que todo el mundo pueda disfrutar al máximo»

PILAR LLEYDA ALCALDESA DE ESTADILLA (SOMONTANO)

«Con el poco presupuesto que tenemos los ayuntamientos tenemos que hacer encaje de bolillos»

RAQUEL BENEDÍ
ALCALDESA DE CASTELLOTE
(MAESTRAZGO)

«No es lo mismo organizar servicios para 400 vecinos que para los más de mil que somos durante estos días»

J. M. MONFERRER ALCALDE DE ALFAMBRA (COMUNIDAD DE TERUEL) multiplican los puntos de recogida de basuras», asegura. En la comarca existen zonas en las que la población flotante complica incluso la gestión de aparcamientos. «Nos dejamos la piel organizando para que todo el mundo pueda disfrutar al máximo», afirma. Ahí entra también la distribución de escenarios entre los pueblos de la comarca o la coordinación de la seguridad para los festejos populares, con todo el trabajo que conlleva la distribución de las vallas. «La gente no es consciente del trabajo que hay detrás de las fiestas, pero eso es lo bueno, que lleguen a un lugar y que lo vean todo montado», reconoce con satisfacción.

En la localidad turolense de Alfambra, con fiestas que empiezan mañana y actividades culturales durante todo el mes, la población se duplica. «Si te descuidas no llegas a nada», asegura el alcalde, José Manuel Monferrer. «No es lo mismo organizar el servicio de limpieza para 400 vecinos que para los mil que estamos estos días», afirma. Este verano pensaban contratar a dos personas más para ampliar la plantilla municipal, pero finalmente no fue posible, aunque sí que han necesitado un refuerzo para la piscina. Y destaca el gran trabajo que se realiza para garantizar la seguridad, siempre en contacto con la Guardia Civil.

En materia de seguridad la coordinación entre los diferentes cuerpos es fundamental, sobre todo para aquellas localidades que cuentan con plantillas de policía local. En este sentido, son los festejos taurinos populares los que demandan más atención, pues además de contar con presencia de la Guardia Civil y de voluntarios de Protección Civil, requieren contar con veterinarios y disponer de, al





Vecinos en una terraza de Castellote, con fiestas el fin de semana.

Temperaturas. Carpas y sombras

## Cambio de horarios para adaptarlos al calor

Las altas temperaturas en Aragón durante toda esta semana suman otro factor de complicación en la organización de las fiestas populares. En el Ayuntamiento de San Mateo de Gállego, en el entorno metropolitano de Zaragoza, han sido drásticos y han decidido cambiar el horario de algunas de las actividades para garantizar el bienestar de los vecinos.

«Igual que estamos obligados a reforzar servicios, tenemos que garantizar que los vecinos no corren riesgos innecesarios», asegura el alcalde, José Manuel González.

Para evitar sofocos han trasladado a última hora de la tarde algunos de los espectáculos, así como varias de las sesiones de vaquillas. También han apostado por desplazar a zonas con árboles algunas de las actividades al aire libre y se van a poner puesto varias carpas para garantizar zonas de sombra.





Visitantes de verano en las calles de Alfambra, este fin de semana.

menos, una ambulancia de soporte vital básico, entre otras medidas que complican la organización de los eventos. Según los datos del Gobierno de Aragón, en lo que va de año se han autorizado 1.401 festejos en Zaragoza, 465 en Teruel y 17 en la provincia de Huesca.

La alcaldesa de Castellote, Raquel Benedí, señala que en su municipio la población se multiplica por cuatro. Las fiestas en honor a la Virgen del Agua se han desarrollado durante este fin de semana con visitantes llegados de Zaragoza, de Barcelona o de Madrid. «Muchos tienen casas de sus familiares, pero cuesta garantizar los servicios del día a día, los ayuntamientos tenemos pocos recursos y es necesario hacer

encaje de bolillos durante todo el año para estos días», reconoce la regidora.

Y a las complicaciones logísticas de celebrar en esta quincena se suma el elevado coste de orquestas y espectáculos, con una gran competencia entre localidades y pueblos, como Alfambra, que comienzan las contrataciones en septiembre u octubre. «Todo es mucho más caro, pero a cambio tenemos ambientazo», se resigna Benedí.

El entorno metropolitano de Zaragoza vive estos días de forma diferente, pues no reciben tantos visitantes. En todo caso, en San Mateo de Gállego toda la plantilla municipal estará disponible esta semana, así como los refuerzos en limpieza y jardinería. La fiesta, la música, la hermandad y los juegos populares han vuelto a La Rambla de Martín tras casi treinta años de abandono • Un grupo de jóvenes del pueblo de al lado ha organizado una jornada para revertir la situación de la pedanía en la que solo resiste un vecino durante los meses duros del invierno.

## La Ronda del Martín le canta las cuarenta a la despoblación

DAVID CHIC Zaragoza

La fiesta, la música, los chavales corriendo por las calles, la hermandad y los juegos populares han vuelto a La Rambla de Martín después de más de treinta años de abandono gracias a un grupo de jóvenes del pueblo de al lado (Martín del Río), que organizaron el pasado sábado una jornada de convivencia para revertir las telarañas de la despoblación de la pedanía en la que solo resiste un vecino durante los meses duros del invierno.

Los encargados de expresar al viento las emociones de los casi doscientos visitantes que acudieron a la celebración fueron los miembros de La Ronda del Martín, llevando sus canciones contra éxodo rural y sus versiones de clásicos aragoneses (no pueden faltar ahí las viejas proclamas rurales firmadas por José Antonio Labordeta, Joaquín Carbonell o los propios rondadores de Boltaña de los que tomaron su impulso inaugural) a los asistentes a las recuperadas fiestas.

Muchos eran descendientes de la localidad, otros conocidos y otros amigos. «Es importante reivindicar la vida en los pueblos», aseguró a este diario el concejal de Cultura de Martín del Río, Quique del Río, uno de los impulsores de la jornada.

Al volver la vista atrás se descubren algunas de las razones del abandono de la pedanía, así como el impulso para su supervivencia. A comienzos de los años noventa del siglo pasado, con el cierre de la mina que le daba trabajo a un buen número de vecinos, comenzó el abandono de la localidad, a pesar de que en los años sesenta todavía mantenía una notable vitalidad.

Su situación, entre cabezos y malos caminos, lo convirtió en un enclave con poco atractivo, aunque de gran belleza, hasta que quedó completamente despoblado. «Nunca fue un pueblo grande», reconoce Del Río. Sin embargo, con el paso de los años,



La Ronda del Martín, el pasado sábado, actuando en La Rambla.

Servicio especial Zo

Numerosas personas, el sábado, en La Rambla.

«Poder hacer algo para defender el medio rural nos llena de orgullo», aseguran

El cierre de la minería y su localización aislada fueron los factores de su abandono

y a pesar de que el tiempo ha hecho mella en las fachadas de sus casas, deteriorando las calles, una nueva familia decidió empadronarse.

Y ha sido gracias a este impulso que se han recuperado servicios como el alumbrado o la recogida de basuras. Y de las conversaciones entre los nuevos habitantes y los viejos vecinos de Martín del Río surgió la iniciativa de recuperar las fiestas casi en el momento en el que quedaron interrumpidas. De este modo, por unas horas, el sábado una multitud volvió a las calles e de La Rambla para honrar a San Pedro Mártir y jugar al rabino, al guiñote y los hoyetes, como tantas veces sucedió en el pasado.

«Poder hacer algo para defender el medio rural nos llena de orgullo, sobre todo sabiendo que esto es un trabajo colectivo en el que han colaborado muchas personas», destaca el concejal de cultura.

Para poner en marcha esta exitosa jornada festiva han recurrido a voluntarios, al igual que para organizar la comida popular. Cada uno llevó lo que pudo. Y la jornada se alargó más de lo debido con la canónica discomóvil en medio del lugar, a pesar de que todas las casas menos una está completamente abandonadas.

**EDITORIAL** 

## Malestar juvenil y salud mental

Hoy se celebra el Día Mundial de la Juventud, una fecha en la que en los últimos años la salud mental de jóvenes y adolescentes ha estado en el foco de atención. Los psicólogos alertan del incremento sostenido e imparable de los trastornos mentales entre este colectivo. Aunque entre malestar y trastorno mental hay una fina línea que a veces traspasamos demasiado a la ligera. En cualquier caso, un estudio reciente del Observatorio Social de La Caixa indica que casi la mitad de los jóvenes de entre 16 y 32 reconoce padecer malestar emocional, y solo la mitad de estos se dirigen a profesionales de la salud para atenderlos.

Algunos expertos han alertado de la tendencia a confundir ambos términos, hasta el punto de banalizar una experiencia tan cruda como la de la enfermedad mental. Se trata del peligro de considerar sinónimos bienestar y salud mental, y por lo tanto considerar como patológicas experiencias ordinarias de infelicidad.

Desde este planteamiento que relativiza los traumas que vive toda una generación, una corriente de opinión tiende a achacar con demasiada facilidad las responsabilidades a la fragilidad de lo que vienen a calificar de «generación de cristal». Una juventud supuestamente crecida entre algodones, a la que la posibilidad del fracaso y la frustración se le hurta o esconde hasta que se topan de bruces con ella. Y es razonable pensar que los erróneos mecanismos de compensación de unas familias que no pueden o quieren dedicar el tiempo suficiente a la crianza puede haber llevado a niveles tóxicos de sobreprotección que acaban pagándose. O que la influencia no menos tóxicos de los modelos de imagen y comportamientos potenciados de forma exponencial por las redes sociales ponen a sus usuarios ante un espejo irreal con el que no pueden competir. Pero señalar desde generaciones anteriores a unos hipotéticos jóvenes de cristal tiene muchos elementos de patente injusticia. Quienes así lo hacen muy probablemente tuvieron que lidiar en su día con problemas entonces normalizados ante los que hoy en cambio estamos alerta, como el abuso escolar o los malos tratos, sin más recursos que su propia resiliencia. Pero hasta determinado punto de inflexión (no muy distinto de aquel en que empezamos a señalar la fragilidad de quienes han vivido estos nuevos tiempos) no dejaban de tener unas expectativas de inserción profesional y emancipación familiar mucho más reales e inmediatas que aquellas a las que se enfrentan quienes hoy tienen esa misma edad que ellos recuerdan y toman como referencia.

El pavor ante el futuro del medio ambiente, el retraso constante de la posibilidad de independizarse ante un mercado inmobiliario inasequible y una política pública de vivienda anémica, el futuro profesional más inestable para unos y más inabarcable para quienes no se han sabido o podido equipar de un bagaje académico profesionalizador mínimo son hoy mucho más reales. Y afectan más a unos colectivos que a otros. Los que precisamente registran un mayor grado de malestar emocional. Esta falta de perspectivas es una reacción ante una herencia que han dejado unas generaciones que priorizan (y eso se refleja en las políticas públicas) tener asegurada una pensión en los próximos años inmediatos o mantener su nivel de consumo que de la sostenibilidad del sistema, en todos sus aspectos, a medio y largo plazo. Y que por lo menos debería asumir su parte de responsabilidad antes de señalar.

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

#### el Periódico

#### PRENSA DIARIA ARAGONESA, SAU

Directora gerente: Cristina Sánchez. Jefa de Marketing y Promociones: Marta Cagigas. Redacción, Administración, Distribución y Publicidad: Calle Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza. Teléfono de centralita: 976 700 400.

## La OTAN intenta controlar gracias a Ucrania la costa norte del mar Negro

Desde el comienzo de la guerra, se calcula que Rusia ha perdido el treinta por ciento aproximadamente de sus unidades navales en esas aguas

Ucrania afirma haber hundido definitivamente un submarino ruso en la base naval de Sebastopol, en Crimea, tras un anterior intento que no pudo culminar en septiembre.

El submarino supuestamente hundido es una de las cinco unidades de ese tipo de que dispone en esas aguas la Federación Rusa y que le sirven para disparar

desde ellos sus misiles Kalibr contra blancos en territorio ucraniano.

Desde el comienzo de la guerra, se calcula que Rusia ha perdido el treinta por ciento aproximadamente de sus unidades navales en esas aguas.

Lo que parece cada vez más un desastre naval contrasta con los indudables avances de las Fuerzas Armadas rusas, que no paran de conquistar localidades y vías de comunicación estratégica-

mente importantes en la línea del frente.

Ante los repetidos ataques de Ucrania contra sus buques de guerra, Rusia se ha visto obligada a sacarlos de Crimea para llevarlos a puertos más difíciles de alcanzar por los drones del enemigo como el de Novorosiisk, en la desembocadura del río Tsemés.

Poco a poco, la península de Crimea ha ido así perdiendo la principal función que desempeñaba al albergar en Sebastopol la base principal de la flota rusa del mar Negro, lo que justificó su anexión ilegal por Rusia en 2014. Cada vez parece más claro que con ayuda de Ucrania, la OTAN intenta debilitar la flota naval rusa para mejor poder controlar esas aguas de tanto valor estratégico.

Los aliados de Ucrania y de modo muy especial el beligerante Reino Unido han conseguido dotar a su marina de guerra e pequeñas unidades - lanchas rápi-

> das y buques no tripulados (drones) - capaces de infligir daños importantes a las naves rusas.

El objetivo que persigue la OTAN está claro: se trata de dificultar todo lo posible un eventual avance ruso sobre la ciudad ucraniana de Odesa que permitiera a Moscú controlar la costa norte del mar Negro, y obligar así a sus unidades a retirarse a los puertos del noreste.

Gracias a otros países ribereños que forman ya parte de la Alianza Atlántica como son

Bulgaria, Rumanía y Turquía, la OTAN ejerce ya el control sobre las costas del sur y del oeste del mar Negro.

Y Washington le ha echado ya también el ojo a Georgia, en la costa oriental de ese mar, donde un cambio de régimen, como el que fomentó a partir de 2013 en Kiev (el Euromaidán), aumentaría el dominio por Occidente de esas aguas. ■

Joaquín Rábago es periodista



#### LAS RADIOGRAFÍAS

#### La plaza San Francisco, pros y contras de su auge

El entorno de la plaza San Francisco y del campus universitario está reviviendo su época dorada, está de moda para el sector de la hostelería con la llegada de nuevos negocios que atraen a más clientela, y



Una terraza en la plaza San Francisco de Zaragoza.

también para los zaragozanos que encuentran en ella el atractivo que le faltó durante años. Eso ha traído consigo también que se revaloricen los inmuebles, sea más caro comprar allí, y que se limiten las actividades al declararse zona saturada.

#### La 'factura' de multiplicar la población en agosto

Cada año los pueblos reviven la misma alegría de recibir a todos esos vecinos que el resto del año viven y trabajan en otras zonas de la comunidad o del país, multiplicando su población por unos días

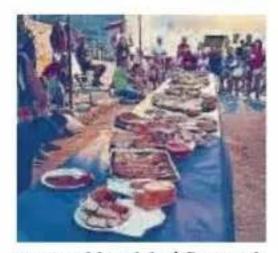

La Rambla celebró fiestas el sábado 30 años después.

aprovechando las fiestas patronales. Un momento especial que requiere para estos municipios, sobre todo los pequeños, de un esfuerzo para que eso siga ocurriendo cada año. Una factura que no siempre está reconocida y que tiene mérito asumir.

#### REDACCIÓN DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN

Director: Ricardo Barceló. Subdirector: David López. Redactores jefes: Gonzalo de Domingo (Producción y Diseño) y Sergio Pérez (Deportes). Áreas: Carlota Gomar, Ana Lahoz y Laura Carnicero (Aragón), Daniel Monserrat (Cultura), Alicia Revuelta (Suplementos y especiales), Javier Fajarnés (Responsable de canales), Juan Carlos Garza (Cierre), Laura Rabanaque (El Periódico del Estudiante) y Jaime Galindo (Fotografía).

Número 12.244
Depósito Legal Z2126-90.
Controlado por OJD. Miembro de la Asociación de Editores de Diarios Españoles.

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024 Opinión | 5

#### Arder sin contaminar



EL TRASLUZ

JUAN JOSÉ MILLÁS

Morimos más tarde que nunca, pero todo, a nuestro alrededor, envejece a velocidades de vértigo. Cuando vivíamos menos, los objetos duraban más. En ocasiones, duraban toda la vida de los padres y toda la vida de los hijos. Se ha invertido la relación temporal entre los objetos y la gente. Las lavadoras eléctricas antiguas veían fallecer a sus dueños. Ahora, los dueños vemos morir varias generaciones de electrodomésticos antes de palmarla. El teléfono móvil empieza a marchitarse nada más sacarlo de la tienda, no digamos los coches, que pierden el 30% de su valor al atravesar la puerta del concesionario. Todo ello por no hablar de las canciones o de la ropa. Solo los yogures han alargado su fecha de caducidad.

Resulta un poco deprimente la rapidez con la que las bicicletas estáticas, pese a no moverse del sitio, logran llegar enseguida al vertedero. Recuerdo con nostalgia tecnológica el fax, que falleció casi al tiempo de nacer. El mundo y tú os movéis a ritmos diferentes. El mundo es una película acelerada. Tu existencia, en cambio, transcurre como a cámara lenta, sobre todo si te prejubilan o te arrojan al paro a los cincuenta. El wasap sustituye a la mensajería; Instagram a Facebook; TikToka Instagram, etc., no sé si en este orden, da lo mismo, lo cierto es que la tele de tubo se quedó antigua en lo que preparabas el sofrito para la paella del domingo.

La gente se muere a los noventa o a los cien mientras que tú tienes que cambiar de ordenador, con suerte, cada cuatro años. Resulta un alivio acudir al tanatorio para despedir a un conocido. En los tanatorios todo transcurre más despacio. La realidad circundante no te agobia, no te empuja. El muerto ya no necesitará cambiar el reloj analógico heredado de su padre por el inteligente, eso que se ahorra. Hasta en la cafetería del tanatorio se rompen menos vasos y las consumiciones duran más. En el último funeral al que acudí el gin tonic me duró tres cuartos de hora, cuando lo normal es que duren diez o quince minutos. Por cierto, que la pulsión por el cambio ha alcanzado también al sector ataúdes. Se pasan de moda a toda prisa. Por eso, lo mejor es comprarlos de usar y tirar, como las hamburguesas. Los hay de un cartón muy resistente, ecológicos, de modo que arden sin contaminar.

## La presa de Los Toranes: aclarando las cosas

**EL ARTÍCULO DEL DÍA** 

PERE MERINO Y

ANTONIO HERRERA

Los ríos españoles hace mucho tiempo que dejaron de serlo, troceados, desecados, desprovistos de la vegetación y espacios de ribera y con el territorio fluvial ocupado por miles de construcciones obsoletas. Se estiman 170.000 obstáculos en nuestros ríos, una auténtica «trombosis fluvial». La presa de Los Tora-

nes, en Teruel, es uno de ellos.

Recientemente, la junta rectora aragonesa del Colegio de Ingenieros de Caminos ha abogado por su mantenimiento con argumentos muy débiles y desmadejados. Se desprende de su artículo un llamamiento por su conservación, ya que a su juicio la Administración hidráulica no la ha tenido en cuenta. Sin embargo, durante la tramitación de la extinción concesional, otorgada en 1929, por haber agotado su plazo, seguida

de sus recursos hasta llegar a la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se ha puesto de manifiesto que ni la propia empresa desea mantenerla y que conservarla daña el interés público. Sobresale el que el Inaga informara favorablemente de la extinción; que para mantenerla la adecuación a la normativa costaría 1,7 millones de euros, así como gastos de anuales de 225.000 euros; y que informaron favorablemente el Consejo de Estado, el máximo órgano jurídico asesor, y la Abogacía del Estado. De hecho, la cuestión legal que ha resuelto el Tribunal Supremo es que, corroborando que mantener la concesión es contrario al interés público, la extinción concesional conlleva que el concesionario asuma los costes de eliminación. Esta doctrina la ha ratificado en tres ocasiones en apenas un mes. ¿Quién se hará cargo de esta ruina?

A pesar de estos hechos, este colegio oficial entiende que la presa afecta al sistema eléctrico, cuando tiene una potencia de 12 megawatios apenas aprovechada por Iberdrola, en un marco de 120.729 MW instalados en el sistema peninsular (es decir, Los Toranes son un minúsculo 0,00993%), sin que el uso de la potencia máxima instantánea peninsular haya superado en los dos últimos años los 40.000 MW (datos de Red Eléctrica de España), por lo que contamos con el triple de potencia instalada, un margen más que notable. Aduce que sirve para apagar incendios, cuando hay cientos de ejemplos de balsas muy eficientes y baratas y se cuenta con el cercano pantano de Arenoso. Y obvia que mantener una gran presa para una exigua concesión de riego de 9,3 litros por segundo es un sinsentido que no merece mayor comentario, olvidando que las aguas subterráneas son más seguras, baratas y eficientes, dejando aparte el hecho de que hubo una derivación clandestina para riego durante años. Olvida también que la integridad, defensa y recuperación del dominio público hidráulico son pilares básicos de nuestro Derecho de Aguas.

Por otra parte, desconoce que el expediente autonómico de protección cultural, incoado exclusivamente para apartar a la Administración hidráulica, fue archivado en tiempo récord por vulnerar la ley de modo escandaloso; que no se probaron los valores culturales que se adujeron y que existe jurisprudencia que ha impuesto responsabilidad penal por actuaciones semejantes. Ignora también que el tramo de río se encuentra en riesgo de no cumplir con las exigencias de ca-

> lidad europeas, riesgo provocado por esta presa; que el río no se «ha adaptado» a esta barrera sino que, como nos enseñan la hidrología y biología más elementales, el daño lleva décadas causándose.

> Incluye también una pirueta retórica cuando cita unas presas romanas, equiparándolas a Los Toranes en un interés que brilla por su ausencia, o cuando la compara con la central térmica de Andorra: la imaginación es libre y hasta ensoñadora,

pero no es prenda de seriedad y rigor. Se trata pues de un claro ejemplo de la primera clásica estratagema para aparentar tener razón: la ampliación a otras causas, cuando nada tienen que ver los ejemplos comparados. Por cierto, todos los días se eliminan naves industriales y viviendas y a nadie se le ocurre plantear cuestiones similares y no por ello los Colegios de Arquitectos se manifiestan enojados. También se olvidan de que son precisamente ingenieros de caminos los que han de supervisar la eliminación de la presa, por lo que no entendemos que se les prive de esta oportunidad de trabajo, y que existe un reglamento técnico de presas que detalla la puesta fuera de servicio de estas estructuras que devienen obsoletas. En cuanto a los escombros, le recordamos al Colegio de Ingenieros que lleva años vigente una exigente normativa de residuos de construcción y demolición, con empresas altamente especializadas.

Por tanto, no hay razón económica, ni social, ni ambiental ni técnica para evitar la recuperación de nuestro territorio. Ni jurídica tampoco, lo más importante, ya que recordamos que vivimos en un Estado de Derecho. Desoír al Tribunal Supremo no admite excusa alguna, salvo que queramos evocar los estudios de Joaquín Costa sobre el caciquismo, cuando presuntos intereses locales o particulares se anteponían al imperio de la ley. Y hay que cumplir el Reglamento de la UE 2024/1991 de restauración de la naturaleza, publicado hace unos días.

Un río vivo, que fluya, es un reclamo turístico, económico y ambiental, convirtiéndolo en una oportunidad única para la comarca, la cual puede distinguirse por recuperar su territorio, por reducir aquella trombosis fluvial que ha acabado con tantos valles, logrando que el río con la energía natural que contiene sea definitivamente el eje vertebrador de una mayor calidad de vida de sus ribereños.

Pere Merino es presidente de la asociación Ríos con Vida y Antonio Herrera es presidente del Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref)





LA COLUMNA

ANA BERNAL-TRIVIÑO

Santiago Abascal, líder de Vox, dijo esta semana en una entrevista que «algunas feministas que rechazan al macho ibérico lo van a cambiar por el macho magrebí». Entrar en los comentarios en las redes era un estercolero de misoginia. Vivimos en 2024 y estamos aún así.

Abascal, y cualquiera que comparta la misma reflexión, quizás siguen sin informarse lo suficiente. Es lo que tiene rechazar la memoria. Y también buscar el titular fácil cuando no hay propuestas. Primero, las feministas rechazan al macho español como al macho magrebí, como al macho que venga de donde sea. Si algo necesitan las feministas no son machos dándose golpes en el pecho, sino hombres lejos de una masculinidad rancia y antigua. Hombres que hagan autocrítica y reconocimiento de su historia, y de sus vidas diarias, porque quitarse años de educación patriarcal lleva trabajo.

Pero en segundo lugar, en muchos comentarios se apuntaba la asociación religiosa con el concepto del «macho magrebí». No sé qué capítulo se han perdido de nuestra historia, pero resulta que el feminismo fue el primero en cuestionar todas las religiones, textos o declaraciones de sus patriarcas, vengan de donde vengan. Religiones que se han usado para juzgar, mermar, limitar o invisibilizar los derechos de las mujeres.

Por otro, también se han perdido el capítulo en el que nuestras compañeras feministas marroquís, o tan españolas como yo, pero con orígenes en Marruecos, no han callado y han señalado la violencia contra las mujeres donde sea. Tanto las de allí como las de aquí, cada una en su contexto. Si alguien tiene capacidad de crítica y revisión sobre el patriarcado, ya venga de la derecha, de la izquierda, de España, de Marruecos, como si viene de Groenlandia, son las feministas. Lecciones a estas alturas, pocas. Sobre todo porque el macho español y el macho magrebí, como de cualquier nacionalidad, no son tan diferentes. Son iguales. Machos que les queda mucho que aprender sobre los derechos de las mujeres para evolucionar. ■

#### LA EVOLUCIÓN DE LA CAPITAL ARAGONESA

## La plaza San Francisco, una zona de moda con un futuro aún más 'jugoso'

El auge de los establecimientos hosteleros, el interés inmobiliario y las próximas renovaciones de varios espacios confluyen en un entorno en el que se mezclan vecinos y clientes de distintos perfiles

MARCOS DÍAZ Zaragoza

La plaza San Francisco de Zaragoza está de moda y su futuro podría pintar todavía mejor. Este entorno del distrito Universidad siempre ha sido un espacio animado, gracias al influjo de la vida estudiantil y a establecimientos hosteleros que no solo han cubierto la demanda del público joven, sino también de otro más selecto. Desde hace ya un tiempo, ese ambiente se ha visto fortalecido con la llegada de bares y restaurantes de nuevo cuño, a la vez que el interés inmobiliario por el espacio ha ido creciendo. Un escenario al que hay que sumar los planes del ayuntamiento para rediseñar la calle Pedro Cerbuna y llevar a cabo en el entorno una de las principales apuestas del gobierno de Chueca: la renovación de la ribera del Huerva. En suma, un cóctel que pone en el candelero a esta icónica plaza de la capital aragonesa.

Para percatarse de este auge, tan solo es necesario pasear cuando cae el sol por el entorno y ver sus terrazas y bares llenos, especialmente, durante el curso académico. De hecho, y desde el punto de vista hostelero, el gerente de la asociación Cafés y Bares de Zaragoza, Luis Femia, matiza que esta sensación de lleno no responde a que haya aumentado el número de negocios, que es muy parecido al que había años atrás, si no a la concentración del uso del espacio público en determinados puntos.

«Siempre ha sido una zona donde ha habido hostelería de calidad», destaca, «y muy variada», añade sobre esta zona que atiende tanto al público universitario como aquel que busca «restaurantes de primer nivel» como, por ejemplo, El Chalet.

Además de esa «importante» oferta hostelera, Femia cita las buenas comunicaciones en la plaza, con una parada de tranvía y varias líneas de autobús. «Y es una zona muy agradable de visitar», señala sobre este espacio muy cercano a uno de los pulmones de la ciudad, el parque Grande. Es más,



Convivencia con la restauración. La zona saturada, esperada

## Un renacimiento «bienvenido», si es «compatible» con los vecinos

El auge que vive el entorno de la plaza San Francisco no ha pasado inadvertido para sus vecinos y así

M. DÍAZ Zaragoza lo manifiesta Javier Pérez, presidente de la asociación vecinal del distrito Universidad Fernando el Católico. Bajo su punto de

vista, este entorno «pasó un bache» hace algunos años en el ámbito de la restauración y señala que, ahora, parece que ha renacido. «Siempre es bienvenido, si es en una medida normal. El exceso es malo y el defecto genera también problemas», reflexiona.

Sobre este entorno, recuerda que la plaza San Francisco «es una zona que ha sido un centro gastronómico de toda la vida, que lo había perdido y que lo está recuperando». Por ello, ve con buenos ojos la intención de que se considere zona saturada: «Se debe aplicar ya para evitar los problemas a los vecinos», asevera. Sobre este asunto, afirma que va a llegar «en el momento oportuno». «Creo que ha llegado a su máximo», recalca sobre las posibi-

lidades de la plaza a la hora de acoger establecimientos y clientes. En ese sentido, también insta a que se controlen los horarios y los veladores. «Que sea compatible con la vecindad», subraya.

Más allá de los bares, preguntado por la reforma de la ribera del Huerva, recuerda que «siempre ha sido una de las peticiones vecinales», ya que cuando se diseñó el entorno de Universidad, «fue en contra del río». «Creo que se va a recuperar, para que sea una zona más abierta y de esparcimiento», afirma. Sobre la influencia de otro de los trabajos que se están realizando en los alrededores, el nuevo estadio de La Romareda, indica que «va a ser bueno para toda la ciudad, más que para los vecinos».

Por último, acerca de la remodelación de la calle Pedro Cerbuna, uno de los límites de la plaza San Francisco, define como «importante» que se intervenga en esta vía paralela al campus universitario y que esta requiere «algo especial». «Se está sufriendo un poco el crecimiento de bares en la parte trasera de la plaza y hay que controlarlos», concluye. Femia considera que otro de los motivos por los que se ha podido poner de moda esta zona responde a la cercanía con esta zona verde, que desde hace años acoge propuestas de éxito como el festival Zaragoza Florece. «Cualquier actividad que se organiza también tiene como repercusión un incremento de consumo», asevera. Algo a lo que hay que sumar, avisa, el papel de la nueva Romareda. «Cuando esté reconstruida, tendrá un impacto en la zona», dice.

aime Galindo

En el contexto de la hostelería es importante recordar que el Ayuntamiento de Zaragoza incluye la plaza San Francisco entre las nuevas zonas saturadas de la ciudad. Es decir, en cuanto entre en vigor, ya no se podrán conceder más licencias de actividad de este tipo dentro de sus límites.

Para el gerente de Cafés y Bares, la declaración de zonas saturadas «es una solución que se buscó para problemas de hace 30 años, que no son los mismos que ahora». «Creemos que necesitarían soluciones más específicas», recalca sobre la situación en este y otros

lugares de la capital aragonesa que se pueden resentir de la actividad hostelera, muy distinta a la de esas zonas de fiesta que había en la ciudad, como el Rollo, que llevaron a crear esta figura restrictiva. «En paralelo, también habría que hacer esa valoración de todas aquellas zonas que fueron declaradas en su momento y ya no lo son», apostilla.

El interés urbanístico en la plaza tampoco es un asunto baladí. Atendiendo a los datos del portal Idealista, actualmente es el quinto sector de la ciudad más caro, con un precio de 2.132 euros por metro cuadrado en julio. Ese importe ha experimentado un incremento mensual del 1,8% y del 5,1%, si se atiende a su variación trimestral. Respecto al año pasado, el aumento es del 3,8%.

Para el director comercial de Landa Propiedades, Juanma Lanau, se trata de una zona «típica de estudiantes, y sigue siéndolo». «Pero hemos participado en operaciones muy importantes, de un sector alto», destaca. «El sector hostelero de cierto nivel y los edificios de ca-

#### En Cafés y Bares esperan que la reforma del campo de fútbol tenga en la zona «impacto»

lidad constructiva hacen que mucha gente que quiere vivir en el centro se plantee esa opción», explica sobre un entorno que, «en algunos casos, es mejor que el centro porque no tiene sus desventajas».

En la ecuación, además de eliminar esos inconvenientes, Lanau añade los puntos fuertes ya nombrados, es decir, sus comunicaciones, la hostelería y la cercanía del parque Grande. «Son vasos comunicantes», describe, que llevan a que en la zona ya hayan realizado operaciones «por encima del medio millón» de euros.

«Se nota el interés», insiste acerca de una situación que en su negocio comenzaron a percibir ya desde hace un par de años, con operaciones de envergadura. Profesores, funcionarios, arquitectos y perfiles profesionales similares son el retrato que hace del potencial habitante de la plaza San Francisco, un espacio que ofrece «un clima algo bohemio de gente de nivel», concluye.■

El entorno de la plaza San Francisco y la 'City' se ha puesto de moda con nuevos negocios de hostelería que han aumentado la clientela y ampliado un público que va más allá del universitario. Los recién llegados y los de toda la vida ven con buenos ojos esa transformación, que también ha traído que se declare zona saturada.

## «Ha pegado un cambio radical»

Miguel Ángel Gracia

JORGE ANDREU Zaragoza

La plaza San Francisco es un lugar emblemático de Zaragoza y está de moda para la hostelería. En ella se combinan tanto establecimientos históricos con otros nuevos y de concepto más moderno que han visto un filón en ella. Como el nuevo Mostaza, un histórico en la ciudad ahora instalado allí, o el recientemente inaugurado Voltereta, un restaurante ambientado en Nueva Zelanda con cascada y río en su interior. Junto a estos se encuentran locales que llevan ahí toda la vida como el London, el Tuno o el Nevada. Una combinación que hace que todo este entorno sea uno de los núcleos duros de la gastronomía por sus apuestas y variedad de opciones.

Este boom choca de pleno con el anuncio del ayuntamiento de delimitar el entorno de la plaza San Francisco como zona saturada, lo que conlleva que no se vayan a conceder más licencias de apertura de establecimientos de hostelería para no causar más molestias a los vecinos. Podrá haber 206 licencias como máximo, lo cual contrasta con el claro interés hostelero en esta codiciada zona.

La idea de esta plaza empezó en los años 20 del siglo pasado y no fue hasta los años 80, con la movida zaragozana cuando la plaza y su zona cercana, conocida como la City por su cercanía a la Ciudad Universitaria, y su ambiente joven, empezó a tomar el rol de lugar de bares y pubs, una tendencia que todavía se mantiene pero agregando nuevas propuestas.

Sarah, encargada de la cafetería Faustino, lo explica: «Es una
zona de paso y tiene muchos lugares atractivos o importantes
cerca». Este es uno de los establecimientos míticos que permanecen en la plaza aunque ha ido
cambiando de manos. Los nuevos
propietarios se pusieron al cargo
en febrero de este año y buscaron
renovar su imagen para traer un
nuevo público. «Hemos querido
darle una vuelta y orientarlo hacía
el vermú, la coctelería y las copas», cuenta Sarah.

Lo mismo le ha pasado a otros muchos establecimientos donde,



El restaurante Voltereta es el último de los nuevos negocios abiertos en el entorno de la plaza San Francisco.

Locales míticos como la cafetería Faustino lo que han hecho es reorientar su oferta anterior

Históricos como el Tuno o el Nevada creen que la llegada de otros negocios «no es algo malo»

aunque ya no sean los propietarios originales, los nuevos han decidido mantener el nombre y la imagen para continuar con los negocios. Nacho Gallardo es el dueño del bar Mostaza, que recientemente ha abierto un nuevo establecimiento en la plaza después de hacerse conocido con el de toda la vida de la calle Dato, y afirma que «la zona en los últimos ocho o diez años ha pegado un cambio radical con la modernización de locales». «Solo en nuestro córner, de cuatro se han renovado tres», continúa.

También están los bares históricos que mantienen los mismos dueños, como el Nevada o el Tuno. «Se busca orientar los precios a los universitarios y los jóvenes y así ofrecer cantidad, calidad y buen precio», comenta el dueño de este último. En calles como Pedro Cerbuna, que está próxima a una renovación integral por parte del ayuntamiento, la aparición de nuevos bares y restaurantes ha tenido un gran auge, pero eso «no es algo malo», explica el dueño del Tuno, ya que «también atrae a más clientes» a la zona.

#### Experiencias

Además de estos bares más que asentados en la plaza San Francisco, se están proyectando o han abierto hace poco otros locales más enfocados a recrear una experiencia mientras el cliente come o cena, como es el caso del restaurante Voltereta que recientemente ha abierto las puertas de su establecimiento donde antes estaba el restaurante Casa Gotor. Lo mismo se podría decir del Sr. Cachopo, donde comes dentro de una celda.

Pero esa diversidad en la oferta no supone un problema para el resto. «Mostaza es una marca conocida en Zaragoza» y ahora han podido pasar «de un local pequeñito a abrir este con 20 mesas en la terraza», expone su dueño.

Pero el éxito de la afluencia de clientela a la zona también ha supuesto que el ayuntamiento optara por declarar San Francisco y sus calles colindantes como zona saturada, una decisión que, según explican los negocios, «afecta más a otras calles que a la propia plaza porque ahí sí que han aparecido nuevos locales y encima las terrazas ocupan la zona azul», aclara Nacho Gallardo. En esto coincide Ángel Corella, propietario de la Cervecería Universitaria, que recalca que «en la plaza, en 20 años ha habido solo dos establecimientos nuevos».

A pesar de la apertura de estos nuevos negocios, los propietarios afirman, como en el caso del Faustino, que «cada restaurante tiene su público», y por eso es muy importante «diferenciarse unos de otros». Pero, como comentan en el Nevada, «viene bien porque atrae a más gente y si no van a un sitio, van al otro y al final prácticamente todos se acaban llenando».

Otra de las razones es que muchos se acaban complementando. Al haber restaurantes y bares es muy habitual que los clientes vayan primero a cenar a uno y luego a tomarse un café o una copa vayan a otro. 8 | Aragón el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

Política. El arco parlamentario analiza el primer año de Jorge Azcón al frente del Ejecutivo autonómico, señalando la crisis con Vox como el detonante final a una gestión que no ha agradado a la izquierda. La ultraderecha defiende su papel en el Pignatelli, mientras el PAR se ve como socio preferente, aunque exige más acciones del PP en el mundo rural.

## La oposición afea «la inestabilidad» de Azcón

SERGIO H. VALGAÑÓN Zaragoza

Dependiendo de la bancada, la realidad de Aragón se ve de una manera o de otra. El primer año del Gobierno que lidera Jorge Azcón es momento de análisis para los partidos de la oposición, que temen que «la inestabilidad» del PP en el Parlamento, desde la ruptura con Vox en el Pignatelli, pueda afectar a las acciones que se desarrollan en el día a día del Ejecutivo autonómico. No ha gustado en estos primeros doce meses, sobre todo en la izquierda que lidera el PSOE, el trato a los servicios públicos y la actitud de enfrentamiento que el Gobierno de Aragón ha tenido hacia su homónimo a nivel nacional. En CHA, Podemos e IU destacan, con visión negativa, la derogación de la Ley de Memoria de Aragón o la ideología que la ultraderecha ha inyectado en el Pignatelli. Teruel Existe exige más cohesión territorial y Vox juega desde su incómoda posición media: celebra su gestión, pero marca distancias con el PP. Unos populares que sí notan cambios con el cuatripartito y hoy solo tienen de socio preferente al PAR, «medianamente contento» con Azcón y que pide más para el mundo rural.



#### «Se ha dinamitado el Gobierno»

La líder de la oposición y portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, encabeza las críticas a un Jorge Azcón al que considera responsable de «haber dinamitado su primer Gobierno, con un cambio del 40% de su equipo». Pérez cree que la promesa del presidente de «un Ejecutivo sólido, estable y eficaz» nunca se hizo realidad, y lo que se ha visto han sido «algaradas y enfrentamientos constantes». «Se inaugura una situación de inestabilidad sin precedentes», critica Pérez, que señala que Azcón «no asume que está en minoría y en soledad parlamentaria». Para la socialista, la «soberbia» del presidente no le permite analizar su gestión, que califica como «año perdido» en un Gobierno de «mucho ruido y pocas nueces». La líder del PSOE en el Parlamento aragonés cree que Azcón es «un presidente más preocupado por viajar de forma constante a Madrid y criticar al Gobierno central que en solucionar problemas»,



Sanz (IU), Moreno (Teruel Existe), Pérez (PSOE), Soro (CHA) y Corrales (Podemos), en rueda de prensa.

al que exige mejorar sus políticas en materias de servicios públicos.



#### «Azcon ve una realidad paralela»

En Chunta Aragonesista señalan la salida de Vox como la gota que colma el vaso de su hartazgo. «Azcón trata de esconder la ruptura con Vox y habla desde una realidad paralela al resto de aragoneses», asegura el presidente del partido, Joaquín Palacín, que critica también «los retrocesos brutales en sanidad, cooperación, igualdad y educación». El líder de los aragonesistas cree que las buenas noticias económicas vienen «de las rentas heredadas del anterior Gobierno», que cree que hoy Azcón lidera «el Ejecutivo más inestable de la historia de la democracia». «No permitiremos que el retroceso y la intolerancia de la derecha y la ultraderecha se impongan en Aragón», asevera el propio Palacín, que no se muestra sorprendido con un presidente que «ha cumplido con las expectativas haciendo lo que mejor sabe hacer el PP: gobernar para sus amigos y olvidarse del conjunto de la ciudadanía».



#### «Aragón tiene que apostar por el equilibrio»

El primer Gobierno de Azcón es también la primera legislatura de Teruel Existe en las Cortes de Aragón. Liderados por Tomás Guitarte, los representantes aragoneses de la España Vaciada creen que las volantazo a la derecha». Incluso llatareas del Pignatelli «se han cen- man a las urnas: «Es buen motrado en el desarrollo de Zaragoza y su entorno», por lo que critican a la DGA que «han faltado políticas que apostasen de verdad por el reequilibrio territorial». Esta exigencia histórica de Teruel Existe se une a la gestión de las renovables, que Guitarte ve «decepcionante» hasta la fecha: «La comisión no pudo desempeñar su papel y vemos que se aprueban todos los proyectos, mientras se demora sin motivo la ordenación». El portavoz de Teruel Existe insiste en la lucha contra la despoblación, exigiendo mejoras en la sanidad y educación en el mundo rural, además de instar a la DGA a «asumir la ampliación de la cuantía de las ayudas al funcionamiento si no se consigue que lo haga el Gobierno central».



#### «Un año de retrocesos carísimos»

Podemos tampoco está contento con los primeros doce meses de Gobierno liderados por Jorge Azcón. «Hemos tenido un año de retrocesos que están saliendo carísimos a los aragoneses», afean desde la formación morada, donde critican «el importante aumento de gasto político» para contentar a Vox, que ha derivado en «la inestabilidad y el desgobierno de este primer año». Desde Podemos no ven con buenos ojos «el recorte de derechos» que significa la derogación de la Ley de Memoria de Aragón y señalan «el desgobierno y las decisiones con mento para convocar elecciones y reconocer que no hay un proyecto



#### «Doce meses negros en Aragón»

Izquierda Unida cree que el primer año de Azcón en el Pignatelli ha sido «reaccionario», llevando a Aragón a «una situación preocupante en términos democráticos». Su portavoz, Álvaro Sanz, considera que, pese a la salida de Vox del Ejecutivo, la DGA «blanquea el fascismo, consiente el racismo y ataca a las víctimas del franquismo». Para Sanz, la política social del PP vuelve a «estar marcada por los recortes», ejemplificando con la educación o la sanidad del mundo rural. El diputado de IU cree que, en materia económica, el Gobierno «lleva un año de marketing y relato», así como exige «planificación» y critica que las empresas lleguen «sin condición alguna en materia de calidad de empleo, sostenibilidad o igualdad». Frente a ello, Sanz ve necesaria «una respuesta colectiva» que ya ve en algunos sectores como la sanidad, la educación o la cultura.



#### «Gran influencia para vivir mejor»

Un mes lleva fuera del Gobierno Alejandro Nolasco, entonces vicepresidente y ahora portavoz de Vox en las Cortes. El turolense cree que

su partido «ha tenido una gran influencia» que permite que «los aragoneses paguen menos impuestos y vivan mejor». El líder de la ultraderecha en la comunidad avanza que su partido «seguirá insistiendo» en asuntos del extinto acuerdo con el PP, como «una ambiciosa rebaja fiscal». Nolasco defiende su papel en Despoblación, con el Fondo de Cohesión Territorial o el plan de vivienda, pero critica al Gobierno de Azcón por lo mismo por lo que rompió su relación: «Es permisivo con la inmigración ilegal, como demostró al aceptar el reparto de menas».



#### «Un Gobierno que afronta la realidad»

No sorprende que el grupo parlamentario del PP esté satisfecho con lo hecho por el Ejecutivo de Jorge Azcón. Su portavoz, Fernando Ledesma, considera que el cambio de Gobierno «se nota en el fondo y en las formas». «Tenemos un Gobierno que afronta la realidad, los problemas y no los esconde», asevera el diputado popular, que alaba «la capacidad de gestión» de los consejeros de Azcón. Ledesma afirma que «en un año se ha revertido el deterioro de los servicios públicos», a la vez que celebra la atracción de empresas. Para los populares, Aragón hoy «tiene menos impuestos y mejores servicios gracias a la ges-



#### «Estamos moderadamente satisfechos»

El PAR es hoy el único socio seguro del PP en las Cortes. Su portavoz, Alberto Izquierdo, se muestra «moderadamente satisfecho» con el papel popular y defiende que los directores generales aragonesistas «hace política transversal, están para trabajar y son útiles por su experiencia en el Gobierno». Izquierdo cree que Azcón «debe ser capaz de entender Aragón y responder al mundo rural, porque no todo es Zaragoza». El diputado aragonesista ve con buenos ojos las actuaciones en vivienda, sanidad o despoblación, pero exige que «el PP defienda Aragón por encima de todo, como decían en campaña». Celebra la marcha de Vox: «No nos gustaron desde el primer día, queríamos gente útil y ellos no lo son, no han dejado impronta en Aragón».

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Política educativa

## Educación ultima las obras en seis centros a un mes del inicio del curso

El Soledad Puértolas tendrá nuevas aulas de Primaria, mientras que Arcosur y Parque Venecia estrenarán unidades de Secundaria

ANA LAHOZ Zaragoza

Queda menos de un mes para que comience el curso escolar en Aragón y en ese periodo lectivo deberán entrar en servicio, si no se producen demoras ni imprevistos, equipaciones importantes en seis centro educativos, la gran mayoría en la zona sur de Zaragoza.

En Valdespartera, por ejemplo, el Departamento de Educación ya ha recibido las obras de las 12 nuevas unidades de Primaria del colegio Soledad Puértolas para equiparlas y ponerlas a punto para septiembre. La inversión ha sido de 4,13 millones. En este mismo barrio también se prevé la ampliación del colegio Valdespartera III con tres nuevas aulas, que suponen un desembolso de más de 171.000 euros.

En Arcosur, los dos centros educativos del barrio presentarán novedades, aunque en sentido opuesto en cuanto a infraestructuras se refiere. Por un lado, el colegio Arcosur estrenará tres unidades de Secundaria a principios de septiembre y otras seis a finales de dicho mes, tras una inversión este año de más de 5,3 millones.

Después, en febrero, según fuentes de la consejería que ahora dirige Tomasa Hernández continuarán los trabajos para entregar en febrero otras tres aulas más de Secundaria, con una inversión de 1,2 millones en 2025. En todo caso, en el colegio Arcosur se van a mantener «por precaución» las aulas prefabricadas. Estas llevan dos cursos en el centro debido a la falta de espacios para la cantidad de alumnos que recibía.

El otro punto caliente en el barrio de Arcosur está en el colegio
Ana María Navales, cuya familias
terminaron el pasado curso igual
que lo empezaron: con protestas.
Tras un 2023-2024 marcado por
los retrasos en las obras y la espantada de la empresa que estaba
construyendo el edificio de Primaria a mitad de las obras al declararse insolvente, parte de los alumnos
del Navales iniciará el curso 20242025 en aulas prefabricadas al no
disponer de espacios suficientes en
su instalación.

Educación, tras la fuga de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), tuvo que licitar por la vía de urgencia el contrato de la instalación de Primaria de nuevo, un proceso administrativo que demoró el avance de los trabajos y, por tanto, que hace inviable que el edificio esté disponible para este septiembre. La alternativa son siete aulas prefabricadas ya colocadas en el solar de la Casa del Barrio, próximo al colegio, que ahora tendrán que ser equipadas para estar listas el 9 de septiembre.



Las aulas prefabricadas del Ana María Navales, esta semana, ya colocadas en la parcela de la Casa del Barrio.

Laura Trives



Las aulas de Primaria del Soledad Puértolas se acaban de entregar.

Por su parte, en el colegio Parque Venecia se pondrán en marcha este curso un total de 8 unidades de Secundaria. Para ello se ha invertido más de 3,9 millones de euros. Además, en este centro educativo es «posible» que los trabajos de ampliación del gimnasio estén ya listos para el inicio de las clases y no terminen, como era de prever, a finales de mes, según Educación.

#### Bachillerato en el Bescós

Ya fuera de Zaragoza, va a ser un curso importante para la comunidad educativa del instituto Martina Bescós de Cuarte de Huerva, donde Educación ha invertido casi tres millones de euros (2,99 millones) para poner en marcha un
nuevo edificio que acogerá 18 unidades Bachillerato. Los estudiantes de este nivel de enseñanza, tal y
como han denunciado las familias
y sindicatos en los últimos años, no
disponían de espacios suficientes y
se han tenido que ir adaptando lugares del centro para que pudieran
dar clases. En todo caso, este curso
se mantendrán las aulas prefabricadas en el instituto por si hicieran
falta.

Por otro lado, también estarán habilitadas en octubre 5 nuevas aulas en el instituto Sierra de Guara, en Huesca, donde también se venían arrastrando problemas de espacios. La inversión es de 857.537 euros y, del mismo modo, se mantendrán 4 aulas prefabricadas por si acaso.

Laura Trives

Hay previstas obras más pequeñas que también estarán terminadas este curso. Es el caso, por ejemplo, del refuerzo estructural en el instituto Virgen del Pilar, de la sustitución de la caldera en el instituto Rodanas de Épila o de la creación de nuevas aulas en la planta baja de la residencia cedida por la Diputación Provincial de Zaragoza para descongestionar el instituto Mar de Aragón de Caspe.

Por lo que respecta a las escuelas infantiles, desde Educación apuntan que La Alegría (Monzón) y La Paz (Barbastro) ya se están equipando y «abrirán con normalidad». También funcionará a pleno rendimiento la del Santo Ángel Custodio de Alcañiz.

En Zaragoza, los niños de la escuela Inmaculada Concepción comenzarán el curso en la instalación el 5 de septiembre después de haber permanecido este pasado curso en el colegio Antonio Beltrán. Se ha invertido este año 1,3 millones en su reforma. Por último, en el centro Virgen de la Oliva, de Ejea de los Caballeros, empezarán en las nuevas instalaciones el 9 de septiembre. ■



Gourmet



el Periódico



Tres grandes blancos para disfrutar del verano y para compartir con la mejor gastronomía. Un Gran Vino de Rueda de uva verdejo, un albariño de viñedo emparrado y una verdil, variedad redescubierta para tu deleite.

Gran Vino de Rueda

De Alberto 80 Aniversario 2021 DO Rueda

100% verdejo

El proyecto de Matarromera en Rías Baixas

Viña Caeira Albariño 2022 DO Rías Baixas

100% albariño

Una variedad singular recuperada

Clos Cor Ví Corsalvatge 2022 DO Valencia 100% verdil

ocinado por



#### COMPRA ESTA SELECCIÓN O HAZTE SOCIO DEL CLUB DE VINOS

para recibirla sin gastos de envío y, además, tener estas ventajas:

- REGALO DE BIENVENIDA para nuevos socios y socias
- PRECIOS EXCLUSIVOS solo en Casa Gourmet
- SIN GASTOS DE ENVÍO para socios en la selección de vinos mensual
- SIN PERMANENCIA. Puedes anular la entrega del 1 al 5 de cada mes











Aragón | 11 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Salud Pública

## Aragón paraliza las donaciones de sangre a quienes vienen de Sevilla

El Banco de Sangre aplica desde finales de julio una medida preventiva de 28 días por el riesgo de contagio del virus del Nilo

ANA ORDAZ Sevilla

Irene Baños es de Zaragoza, pero vive en Sevilla desde hace tiempo. Como es típico en el periodo estival, aprovechó el verano para pasar unos días en su localidad y, de paso, ir a donar sangre. Lo que no esperaba era encontrar un cartel advirtiendo de que las personas procedentes de Sevilla debían esperar un periodo ventana de 28 días para poder donar. El motivo: el riesgo de contagio del virus del Nilo.

«Yo ya llevaba unos veinte días en Zaragoza, por lo que pregunté directamente al hematólogo, por si se valoraban los casos individualmente», cuenta Baños. «Me dijeron que no podían correr el riesgo, ya que muchas veces se puede ser asintomático, como con el covid, tener el virus y no saberlo», desarrolla. «Dio la casualidad de que había en la sala de espera otra chica que también había estado en Sevilla cuatro días por trabajo, y tampoco pudo donar», relata. Baños asegura que lo hará cuando transcurran los 28 días de prevención.

Aunque el cartel no especificaba el motivo de la restricción ni mencionaba el virus del Nilo -simplemente indicaba «Sevilla (toda la provincia)» - Baños, que es periodista y divulgadora especializada en cambio climático, supo inme-

diatamente de lo que se trataba. Precisamente, el pódcast que copresenta, Estamos muy verdes, publicó recientemente un episodio dedicado a cómo los efectos del cambio climático favorecen el aumento de enfermedades en seres humanos, sobre todo las transmitidas por vectores como los mosquitos.

#### Se testea y se detectaría

Rosa Plantagenet-Whyte, directora gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, explica que la medida de los 28 días es una recomendación que les llegó por parte del Ministerio de Sanidad y que llevan aplicando desde hace unos quince días. «Es una advertencia que nos llegó desde el ministerio y nosotros, por supuesto, hemos asumido».

Actualmente, asegura Plantagenet-Whyte, «toda la sangre que recibimos se testea y se comprueba que no existan determinadas enfermedades. Este año hemos incorporado, por primera vez, el virus del Nilo». Es decir, que «si hubiera una persona que estuviera contagiada, lo detectaríamos», desarrolla. Entonces, ¿a qué se debe la restricción de los 28 días?

La directora gerente aclara que, a pesar de las determinaciones y medidas de la detección, «aquellas personas que han viajado pueden estar en el periodo ventana (que

Grecia

«Las personas que han viajado pueden

tener la enfermedad y no desarrollarla», dice Plantagenet

Lacuarentena también afecta a los viajeros a Grecia, Módena y cualquier país fuera de la UE

tuvieran la enfermedad, pero aún no la hubieran desarrollado)». Así, subraya, se trata de una medida de «cautela y prevención».

De hecho no solo se aplica esta medida, que es habitual en casos similares, a los visitantes de la provincia de Sevilla sino también a aquellos que han viajado a Grecia, Módena (Italia) y cualquier país de fuera de la Unión Europea. Sin embargo, sí, se puede donar sangre y médula en Sevilla sin ningún tipo de riesgo ni restricción.

Desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla insisten en la necesidad de hacerlo, especialmente durante los meses de verano, cuando ocurren muchos accidentes de tráfico y las transfusiones son de vital importancia. La Directora Asistencial del Centro, María José Aguado, insiste en trasladar un mensaje de seguridad y serenidad a la población.

«No es el primer año que nos afecta el virus del Nilo, llevarnos ya nueve brotes desde 2010. Aquí lo tenemos resuelto porque es algo que nos afecta cada año», asegura Aguado. «Tenemos nuestros reactivos y no se rechaza a ningún donante, sino que se analiza todo específicamente». De este modo, si en vez de en Zaragoza Irene Baños hubiera ido a donar en Sevilla, «su sangre hubiera sido analizada sin ningún problema», explica la res-

Asegura la experta que se llevan a cabo técnicas analíticas de cribado para poder identificar cualquier posible caso de virus del Nilo. «Es más», ahonda, «desde que Salud Pública nos transmitió que teníamos que empezar a cribar, analizamos también las muestras de todo el mes anterior». Un proceso laborioso que añade un filtro más de seguridad al proceso. Además, la Directora Asistencial del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla explica que la tasa de positividad de virus del Nilo es «muy baja»: Prácticamente, no hay, salvo casos muy puntuales».

El Periódico

Asimismo, Aguado subraya la necesidad de trabajar en las medidas de prevención: «Fumigar, utilizar repelentes y mosquiteras, evitar aguas acumuladas, supervisar muy bien a las aves...», recuerda la Directora Asistencial del Centro sevillano. «Hay que transmitir serenidad y tranquilidad, y la necesidad de que los donantes acudan. Necesitamos sangre, estamos en periodo vacacional y la actividad de los hospitales es muy elevada», transmite Aguado.



ponsable sevillana.



12 | Aragón
Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### **CONSECUENCIAS DE LAS ALTAS TEMPERATURAS**

## Un incendio confina durante varias horas Corbalán y quema 270 hectáreas

El fuego evolucionaba anoche «de forma favorable» tras un gran despliegue de medios y con la previsión de que el viento amaine • El desalojo, casi descartado

M. C. L. Zaragoza

Un incendio forestal espoleado por el viento obligó a confinar ayer durante dos horas a los vecinos de Corbalán, una pequeña localidad turolense ubicada a 15 kilómetros de la capital provincial. Las llamas se expandieron con rapidez por una superficie que, al cierre de esta edición, alcanzaba las 270 hectáreas, lo que llevó a movilizar un importante operativo de contención con una decena de medios aéreos y varias brigadas terrestres. A última hora de ayer, el fuego evolucionaba de «forma favorable» gracias a que el viento amainó por la noche y las temperaturas bajaron de forma considerable.

El fuego se produjo «en un lugar muy complicado, con mucha masa arbolada», lo que requirió un importante despliegue de medios para frenar su avance por el flanco izquierdo, el más próximo a la localidad turolense. «Aun así, todo ha ido dentro de lo previsible. El incendio va mejor que hace unas horas pero queda mucho trabajo por hacer», señaló anoche el director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi). Clavero señaló que los equipos desplegados en el terreno anoche se centran en atacar el flanco derecho, pues de lograr frenarlo el incendio podría tender hacia una estabilización, si bien avanzó que se tardará en lograr este objetivo.

Las perspectivas positivas dejaron casi descartada la evacuación del municipio «salvo un cambio importante» de las circunstancias, como reconoció la directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, Ana Oliván, desplazada hasta el Puesto de Mando Avanzado que se instaló junto al cementerio de la localidad.

El incendio se originó sobre las 13.19 horas en una zona de monte poblada de pinos en el término municipal de Corbalán y obligó a cortar la carretera A-226. Las rachas de viento y la sequedad del terreno complicaron la evolución del fuego, lo que motivó un im-



Imagen de la evolución del incendio en sus primeras horas tras originarse en una zona de monte arbolada.

Servicio especial



Una gran humareda, ayer, en una carretera próxima al incendio.

El incendio avanzó por una zona de monte con masa arbolada espoleado por el viento

El operativo se ha centrado esta noche en atacar el flanco derecho para intentar estabilizarlo portante despliegue de efectivos para detener su avance. El Gobierno aragonés movilizó tres brigadas helitransportadas (Teruel, Calamocha, Alcorisa), siete brigadas terrestres, seis autobombas, dos bulldozer, para limpiar los caminos y siete técnicos, mientras que el Ministerio de Transición Ecológica ha movilizado tres aviones anfibios (un FOCA y 2 AT) y a las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Cuenca y Daroca. Además, la Unidad Militar de Emergencias (UME)

se desplazó hasta el terreno y los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel se encargaron de proteger a los vecinos y el núcleo urbano.

Debido a la evolución del fuego, el Gobierno de Aragón activó la situación operativa 2 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo), además de movilizar un vehículo de Puesto de Mando Avanzado (PMA) que se ubicó junto al cementerio de Corbalán.

De hecho, esa rápida evolución puso en alerta a los municipios de alrededor, como Alfambra o Cedrillas. «La situación cambia según el viento que sopla y dependiendo de las rachas nos van diciendo una cosa u otra. Yo he cogido un camión cisterna que tengo para los purines, lo hemos llenado de agua de un pozo y nos hemos bajado a Corbalán», señaló a este diario Javier Gómez, alcalde de Cedrillas, una localidad cercana situada a 15 kilómetros, y ganadero de profesión.

Según confirmó el responsable de Interior, la cabeza del incendio avanzaba hacia zonas despobladas, por lo que el riesgo sobre núcleos urbanos no era severo al cierre de esta edición. ■

#### Quinto vuelve a marcar 41,6°C grados en el penúltimo día de ola de calor

EL PERIÓDICO Zaragoza

Los vecinos de Quinto han sufrido como nadie la cuarta ola de calor de lo que va de verano. El municipio ribereño reeditó ayer la máxima de 41,6°C que alcanzó el sábado y fue de nuevo la localidad más caluroso de la jornada, previsiblemente la penúltima de este episodio de altas temperaturas que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), terminará hoy.

Quinto superó en esta ocasión con holgura los 40,5 grados que se alcanzaron en la estación del aeropuerto de Zaragoza y en La Almunia de Doña Godina, una décima por encima de la punta registrada en Alhama de Aragón.

Por la parte de las mínimas, Cedrillas se lleva la medalla con 12,7°C, una décima menos que Benasque. Cerler, Teruel y Bielsa completan la lista con puntas a la baja que rondan los 14,5°C.

En el parte de la Aemet para hoy, la agencia prevé temperaturas en ligero ascenso en el sur de la Ibérica y escasos cambios en el resto de Aragón. Pronostica además chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo en el Pirineo por la tarde, además de nubes de evolución tanto en la cordillera fronteriza como en el Sistema Ibérico, extendiéndose al resto de la comunidad.

Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 37 de máxima de Huesca, los 16 y 37 grados de Teruel y los 24 y 40 de Zaragoza.

El martes se espera que la ola de calor empiece a remitir con temperaturas en descenso, algo que se prevé también para el miércoles.

En el plano nacional, la ola de calor ya remite desde hoy después de haberse cebado con País Vasco y Cantabria, en aviso rojo por temperaturas de hasta 42 de grados en ciudades como Bilbao ayer. Casi una de cada nueve estaciones de la Aemet en España superaron este domingo los 40 grados de máxima.

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024 Publicidad 13



SECRETARÍA DE ESTADO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE REGADÍOS, CAMINOS

NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria por la que se somete a Información Pública la relación de bienes y derechos afectados, y se fija fecha para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos necesarios para la realización de las obras relativas al "PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LANAJA (HUESCA)". Nº de Expediente SGRCNIR: 23.P35.

El Real Decreto-ley 14/2009, de 4 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas hidrográficas (BOE núm. 293, de 5/12/2009), en su disposición adicional primera declara de interés general determinadas obras urgentes de mejora de regadios y otras infraestructuras, figurando entre ellas, las relativas a la Comunidad de Regantes de base de Riegos del Alto Aragón. Dichas obras llevan implicitas las declaraciones de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y la de urgencia, a los efectos de ocupación de los bienes afectados a los que se refiere el artículo 52 de dicha Ley.

El proyecto fue promovido por la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA), en ejecución del Convenio formalizado entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, SA (SEIASA), de 30 de noviembre de 2023, en relación con las obras de modernización de regadios del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadios» incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española. Fase III, y desarrollado conforme al Convenio Regulador suscrito entre la Comunidad de regantes Lanaja y SEIASA, el 8 de febrero de 2024, para la financiación, construcción y explotación de las obras de modernización de los regadios de la Comunidad de Regantes.

De acuerdo con este último Convenio, si bien la ejecución de las obras del proyecto de referencia corresponde a SEIASA, la obtención de los terrenos, ocupaciones y servidumbres necesarios para la ejecución de la obra compete a la Comunidad de Regantes Lariaja.

El "Proyecto de Modernización Integral de la Comunidad de Regantes de Lanaja (Huesca)" fue aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 19 de abril de 2024.

El expediente expropiatorio se inicia por Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 5 de agosto de 2024.

Consiguientemente, procede someter a trámite de información pública la relación de bienes y derechos afectados por las expropiaciones necesarias para la ejecución de esta fase de la actuación, con especificación de su naturaleza y titularidad a los efectos previstos en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Los interesados que pudieran resultar afectados como consecuencia de la expropiación, podrán formular cuantas alegaciones estimen oportunas a los solos efectos de la subsanación de los posibles errores que se hayan producido al relacionar los bienes y derechos afectados. Los escritos de alegaciones se dirigirán a la entidad beneficiaria, Comunidad de Regantes de Lanaja, Camino de Puyamicos, 1. Lanaja – 22250 (Huesca), disponiendo como plazo para realizar las mismas, hasta el día señalado para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación.

La relación de bienes y derechos afectados que se adjunta, podrá examinarse a partir del dia siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca, así como en las dependencias del Ayuntamiento de Lanaja, como en la página web de este Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/gestionsostenible-regadios/plan-nacional-regadios/informaciones-publicas

Al mismo tiempo, y en aplicación del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Dirección General ha resuelto convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados para que comparezcan en el Ayuntamiento de Lanaja, el día 16 de septiembre de 2024 en horario de mañana y en el Ayuntamiento de Alcubierre, el día 17 de septiembre de 2024, en horario de tarde o bien en las dependencias que a tal efecto designe dichos Ayuntamientos, al objeto de proceder al preceptivo levantamiento de Actas Previas a la Ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva, con desplazamiento a la finca afectada para la toma de datos, si se considerase preciso.

Además de los medios antes citados, se dará cuenta del señalamiento a los interesados, mediante citación individual, y a través de la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca y, en formato resumen, en dos diarios de Huesca.

La inclusión de bienes de dominio público en la relación adjunta de bienes y derechos afectados que se somete a la referida información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 6 a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se realiza a los solos efectos de posibles intereses que terceras personas puedan alegar sobre dichos bienes, sin perjuicio de que simultáneamente se tramite el procedimiento establecido para obtener la disponibilidad de dichos terrenos con las Administraciones correspondientes, en virtud del principio de cooperación que rige en sus relaciones, según dispone el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. La publicación en el Boletín Oficial del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como las correspondientes publicaciones en el Boletín Oficial de la provincia de Huesca y, en formato resumen, en dos diarios de Huesca, así como en el tablón de anuncios de los Ayuntamiento de Lanaja y Alcubierre, servirán como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los que se ignore su paradero.

Las operaciones podrán continuarse en días y horarios posteriores si fuera preciso, bastando a tal efecto el anuncio verbal en la jornada que se trate y con ocasión del levantamiento de la última acta que se extienda, haciendose saber públicamente a los asistentes.

A dicho acto deberán comparecer los titulares de bienes y derechos objeto de expropiación, personalmente o representados por persona debidamente autorizada por cualquier medio válido en derecho, debiendo aportar los documentos acreditativos de su titularidad, el último recibo justificativo del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, certificación catastral y, en su caso, cédula urbanística, pudiendo hacerse acompañar si así lo estiman oportuno y con gastos a su costa de Peritos y Notarios.

La presente publicación se hace, además, a los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 32.5 del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.

En el presente expediente expropiatorio la Comunidad de Regantes Lanaja, ostenta la condición de entidad beneficiaria a los efectos establecidos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.

Madrid,

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE REGADÍOS, CAMINOS NATURALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Cristina Clemente Martinez

Madrid,

EL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
P.D.: Orden APA/21/2019, de 10 de enero (BOE nº 16 de 18-01-2019)
Modificada por la Orden APA/102/2023, de 30 de enero.

LA DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y FORMACIÓN AGROALIMENTARIA Isabel Bombal Díaz

el Periódico NO TE QUEDES A MEDIAS Registrate GRATIS en elperiodicodearagon.com para no perderte ninguna noticia. Inditex amplia su corazón Zaragoza y abre Ayúdanos a adaptarnos más a tí para logisti s'online y disfruta de las ventajas de nuestros usuarios registrados. REGISTRO GRATUITO moras de empezar bien el dia **ESCANEA Y ACCEDE** lugares increibles ebé en la nueva

14 | Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### Seguridad vial

## Trágico fin de semana en las carreteras aragonesas con 4 muertos en 48 horas

Tres personas perdieron la vida ayer en un trágico accidente en Castejón del Puente tras salirse de la vía • El viernes, un joven murió en una pista de Aliaga

EL PERIÓDICO Zaragoza

Trágico fin de semana en las carreteras aragonesas con cuatro personas fallecidas en dos accidentes de tráfico. Si el sábado moría un joven de 19 años tras salirse de la vía en una pista asfaltada entre las localidades de Aliaga y Pitarque, en Teruel, ayer la jornada nefasta tuvo lugar en Huesca.

Tres personas fallecieron de madrugada tras salirse de la vía el vehículo en el que viajaban a su paso por la autovía A-22 (Lérida - Huesca). El coche chocó contra una arqueta de hormigón y, acto seguido, se prendió fuego, quedando completamente calcinado, Las víctimas este según informaron desde la Guardia Civil de Tráfico de Huesca.

El accidente se produjo sobre las 6.00 horas en el punto kilométrico 55,200 de la autovía, en el término municipal oscense de Castejón del Puente. La salida del vehículo de la calzada se produjo en sentido descendente de la vía,



El coche accidentado en la autovía A-22, a la derecha, tras salirse de la vía y entrar en combustión, ayer.

verano son ya 14 y en lo que va de año se alcanzan las 37 en toda la comunidad

por el margen derecho, y golpeó Ciencias Forenses de Aragón directamente contra la arqueta de hormigón, tras lo cual entró en combustión.

Los fallecidos fueron el conductor y los dos ocupantes de vehículo. Sus cuerpos, tras ser rescatados, fueron trasladados por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal y

(IMLCFA) de Zaragoza, donde se les practicará la autopsia. El Equipo de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Tráfico con base en Fraga investiga las posibles causas del accidente.

Al parecer, fue el conductor de otro vehículo que pasaba por la autovía el que avisó al 112 del suceso tras ser testigo del accidente. Cuando los equipos llegaron hasta el lugar, el coche ya estaba calcinado y no pudieron hacer nada por salvar la vida de los ocupantes.

Hasta el lugar se personaron una patrulla del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca y otra de Barbastro, Equipo de Siniestros Viales (EIS) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Monzón y una dotación de bomberos.

#### 37 víctimas este año

Los tres fallecidos de ayer en el accidente de tráfico de Castejón de Valdejasa elevan a 14 las víctimas mortales en Aragón en lo que va de verano, mientras que en el cómputo del año en la comunidad se registran ya 37 muertos en las carreteras.

Este segundo fin de semana de agosto, el mes que más movimientos genera en las carreteras por las vacaciones y por las fiestas en la mayoría de los pueblos de Aragón, arrancó con un accidente mortal en la pista asfaltada que une Aliaga y Pitarque, en la provincia de Teruel.

Un joven de 19 años, natural de Castellón, se salió de la vía con el Ford Fiesta que conducía durante la noche del viernes por causas que todavía se investigan. Se trataba de Josué Soler, exportero del Bisontes Playas de Castellón y de las categorías inferiores del club.

## **C**-distribución

Con motivo de los trabajos de mejora y ampliación de la red, nos vemos en la necesidad de interrumpir el suministro los días:

#### 14 de agosto

Caspe (16545755): 08:00 A 10:30 PG EL CASTILLO, PGNO. CASTILLO 2 (POLEL CASTILLO EN CASPE)

Cuarte de Huerva (16652187): 00:00 A 02:00 AV ROSARIO, AV.DEL ROSARIO 12 OCT (AV.DEL ROSARIO, 10/12 EN CUARTE DE HUERVA) (16652251): 02:00 A 04:30 C RIO ARAGON, C RIO ARBA, C RIO GUADALOPE, C SANTA ANA, CUARTE POL.1-3 CT.2 (PGNO.INDUSTRIAL CUARTE 1-3 EN CUARTE DE HUERVA) (16652329): 04:30 A 06:30 C RIO EBRO, C RIO GALLEGO, C SANTA ANA, CUARTE POL.1-3 CT.3 (AVDA. SANTA ANA 18 EN CUARTE DE HUERVA)

Zaragoza (16295443): 00:00 A 07:00 AVENIDA SALVADOR ALLENDE (ZARAGOZA), C MANUEL ROTELLAR, CDT-ACTUR A. 10 CT-16 (MANUEL ROTELLAR, 2 EN ZARAGOZA), UR CHALET-PARK SOMPORT (16526079): 00:00 A 06:00 C CARNAVAL DE VENECIA, C JENARO CHECA, C VENECIA, CALLE JUAN AGUAS (ZARAGOZA), VENECIA, 25 (C/ VENECIA, 25 EN ZARAGOZA) (16607461): 00:00 A 04:00 C LUIS BERMEJO, C VAZQUEZ DE MELLA, C VIOLANTE DE HUNGRIA, CDT-ISABEL LA CATOLICA (C/ ISABEL LA CATOLICA, N.º 2, ZARAGOZA), PQ GRANDE JOSE ANTONIO LABORDETA, PS ISABEL LA CATOLICA, PZ EMPERADOR CARLOS (16671935,16672003,16672201,16675817): 00:15 A 06:00 C/ MENEDEZ PIDAL, 19-23, ROTONDA HISPANIDAD (ZARAGOZA) (16589745): 08:30 A 14:30 CN HEREDEROS, TORRE ABEJAR (C.º DEL ABEJAR EN ZARAGOZA)

Trabajamos para mejorar la calidad del servicio eléctrico. **TELÉFONO DE AVERÍAS: 900849900** 

#### Montaña

## La Guardia Civil rescata en tres días a 20 personas en el Pirineo

El sábado fue el día de mayor actividad y se llegaron a recibir hasta nueve avisos Varios de los heridos son de otras comunidades

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

La Guardia Civil de Huesca ha rescatado a un total de 20 personas en el Pirineo oscense desde el pasado viernes, un intenso fin de semana que vivió la jornada más activa el sábado, cuando se llegaron a recibir hasta nueve avisos. El viernes hubo cinco y ayer domingo, cuatro.

Entre las patologías atendidas, fueron desde traumatismos lumbares a politraumatismos craneoencefálicos, pasando por esguinces, fracturas en diversas partes del cuerpo a intoxicaciones, un posible infarto, entre otros.

Por otro lado, de los 20 rescatados, seis son de nacionalidad extranjera, otros seis nacionales, mientras que siete son mujeres y cinco hombres. Del resto no se disponen datos, según la nota enviada por la Guardia Civil.

Las caídas han sido el principal motivo de las llamada. El viernes, por ejemplo, hubo una barranquista (en Os Lucas) que saltó al agua produciéndose traumatismo lumbar; mientras que otro se tropezó y cayó en la zona del Barranco Culivillas (Sallent) produciéndose un

politraumatismo craneoencefálico y rodilla.

Ya el sábado, una pareja de la República Checa tuvo que ser rescatada tras una posible intoxicación por alimento o bebidas; mientras que otro por un fuerte dolor en el pecho irradiado al brazo y con dificultad para respirar.

También se rescató a un varón de 50 años por taquicardias y a otra persona que mientras se bañaba en las Pozas de Puyarruego, que se cayó, sufrió convulsiones y pérdida del habla. En cuanto a los avisos del ayer, fueron por una caída, contusiones y torceduras de tobillo. ■

#### Comunidad de Teruel

## El museo de la Batalla del Alfambra pone en valor el papel de las mujeres

El centro de interpretación incluye nuevos objetos y materiales de la guerra civil, reconociendo la aportación femenina en ambos bandos de la contienda

EL PERIÓDICO Teruel

El Centro de Interpretación de la Batalla del Alfambra, ubicado en la localidad turolense de Villarquemado, ha renovado recientemente su exposición con la llegada de nuevos objetos y materiales de la Guerra Civil Española, que aportan una visión más amplia de la Batalla de Teruel y la maniobra del Alfambra.

Las nuevas incorporaciones contribuyen a reivindicar el papel desempeñado por muchas mujeres de ambos bandos en labores sanitarias y de logística, tanto en las zonas de retaguardia como en las mismas trincheras, y explican con detalle los pobres medios y condiciones con las que contaban quienes asistían a los heridos en el campo de batalla.

«Las enfermeras juegan un papel fundamental durante la guerra civil, porque eran las encargadas de salvar la vida a los combatientes», explica en conversación con Europa Press la gestora de Acrótera y del Centro de Interpretación de Villarquemado, Sonia Górriz, para quien resulta «fundamental» conocer la historia. «Para ello es imprescindible no olvidar en ningún sentido y reconocer el papel jugado por las



Uno de los rincones del Centro de Interpretación de la Batalla del Alfambra, con objetos de la época.

mujeres que trabajaban como enfermeras y quienes tejían mantas y calcetines para los movilizados al frente», apunta.

#### Testimonios bélicos

Eso sí, «la guerra – avisa Górriz – no es amable, y una guerra civil mucho menos, porque enfrenta a gente que son casi hermanos». La advertencia llega para quienes vean como meramente anecdóticos objetos y documentos de un conen toda su crudeza: «Contamos con un libro que incluye declaraciones de enfermeras, que describen su labor y cómo recibían órdenes de los mandos para devolver al frente a soldados que se habían automutilado para escapar de allí. La orden fue tintura de yodo, venda y al frente, con lo cual, la mayoría morían por las infecciones y desangrados», explica. La labor de confección y remiendo

también tuvo su importancia, tal y como apunta Górriz: «Uniformes llevaban unos cuantos, pero otros se ponían lo que tenían en casa y en la exposición se puede ver la clase de zapatos y alpargatas que usaban que, para un invierno como aquel de 1938, no eran precisamente los más adecuados».

Centro de Interpretación Batalla del Alfambra

El centro, que durante el mes de agosto abre sus puertas de miércoles a sábado de 11.00 horas a 14.00 horas y de 16.00 horas a 19.00 horas, exhibe una multitud de objetos encontrados a la intemperie entre las trincheras, muestras de armamento cedido por el Ministerio de Defensa y numerosos objetos como uniformes, armas, herramientas y documentos, de entre los que destacan una camilla de evacuación y una bomba de transfusión de sangre.

«La camilla llama mucho la atención e impresiona porque está manchada de sangre y ahí ves la realidad de la guerra, que no tiene nada de romántico como en las películas», comparte la gestora del centro turolense.

A esos objetos se unen ahora una importante colección de hebillas, insignias y pines identificativos, material sanitario de la época y nuevos uniformes de soldado

#### La ampliación documental cuenta con numerosos testimonios

y de dama auxiliar voluntaria.

Muchos de los materiales ahora expuestos como tesoros de la
guerra civil acumularon muchos
años posteriores a la contienda en
los que sus poseedores les dieron
unos usos de lo más variopintos,
tal y como detalla la responsable
del Centro de Villarquemado:
«Tenemos una puerta de un camión que se conservó porque alguien la reutilizó como puerta de
gallinero».

El Centro de Interpretación de la Batalla del Alfambra está sostenido por el Consistorio de Villarquemado y por las donaciones de Alfonso Casas. Su tarea va más allá de la meramente expositiva y pretende convertirse en un punto para la difusión de los acontecimientos ocurridos en la guerra civil.

#### Hoya de Huesca

### El Castillo de Montearagón estrena una página web propia

El objetivo de la herramienta es difundir el valor histórico de la fortaleza y sus actividades

EL PERIÓDICO Huesca

El Castillo de Montearagón acaba de poner en funcionamiento su propio espacio web para favorecer la difusión del patrimonio y la historia de la fortaleza de Quicena y de las actividades recreacionistas que en él se organizan, la próxima este 15 de agosto, con un viaje en el tiempo hasta al siglo XVI, en pleno Renacimiento.



Un recreacionista, en una actividad en el Castillo de Montearagón.

La web castillodemontearagon.es pretende ir más allá de un mero portal de reservas y quiere convertirse en un espacio de conocimiento sobre una parte de la historia de Aragón. Para ello comparte contenidos tanto en español como en inglés y francés sobre la historia de la propia fortaleza, de la construcción del reino de Aragón, la conquista del Alto Aragón y el papel temporal de la fortificación como abadía. Desde su reapertura al público el pasado mes de marzo, Monteragón ha recibido alrededor de 3.000 visitantes, una cifra muy notable teniendo en cuenta por un lado que hasta final de junio solo abrió los fines de semana —en julio y agosto permanece abierto todos los días — y que en el interior del castillo solo puede haber un máximo de 30 visitantes al mismo tiempo.

La web también ofrece con todo detalle el calendario con los horarios de visita disponibles y las recreaciones programadas y facilita la adquisición de entradas según las diferentes tarifas disponibles.

Próximamente contará con materiales descargables para dotar de contenido los proyectos educativos y completar las visitas organizadas para escolares que se suceden a lo largo del año. ■

#### La Hoya de Huesca

## La fiesta del comercio reivindica en Huesca el valor de las tiendas locales

Más de 4.000 oscenses participaron en una jornada donde se repartieron 100 kilos de melón y otros tantos de jamón • Macu y Toño, los homenajeados

EL PERIÓDICO Huesca

Nadie se quiso perder ayer la fiesta del comercio en Huesca. La plaza López Allué se volvió a llenar de oscenses y visitantes en una jornada indispensable en las fiestas de San Lorenzo. Una mañana en la que el calor hizo acto de presencia pero no impidió que, aunque buscando la sombra, más de 4.000 personas desfilaran por la plaza.

Motivos había muchos para participar: una nueva actuación de los danzantes acompañados por la banda de música, ahora sobre un escenario, el homenaje a Inmaculada Lanuza y Antonio Fernández, más conocidos como Macu y Toño por sus clientes-amigos de El Encanto del Barrio—, y el reparto de productos típicos del 11 de agosto en Huesca: melón y jamón.

La jornada rememora la tradicional llegada a la plaza de los labradores y hortelanos oscenses con sus carros, engalanados ese día con motivo de la fiesta para mostrar sus productos, pero ahora se trata de una jornada festiva donde los vecinos y visitantes son los verdaderos protagonistas. También las mairalesas y el mainate, que fueron los encargados de repartir entre los asistentes 100 kilos de jamón, otros 100 de melón y



Las mairalesas y el mainate, en el tradicional reparto de jamón.

Ayuntamiento de Huesca



Orduna, colocando una insignia a Macu, jubilada recientemente.

700 barras de pan, y también bebidas para refrescarse y superar el calor. No quedó nada.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada tuvo lugar durante el homenaje a Macu y Toño, que se han jubilado recientemente tras 15 años al frente de El Encanto del Barrio, una tienda de alimentación situada en el Perpetuo Socorro a la que «no entraban clientes, sino amigos», según aseguraron. Nerviosos y emocionados subieron al escenario donde estaban la alcaldesa de la capital oscense, Lorena Orduna, y la presidenta de la Asociación de Comercio y Servicios de Huesca, Susana Lacostena, que los definió como un «ejemplo de vocación, servicio y humanidad». Orduna, por su parte destacó la figura de los comerciantes, que son «motor de la ciudad».

La fiesta terminó con la apertura del Barril conmemorativo de la cerveza de San Lorenzo, a cargo de La Zaragozana.

Pero aún había más, porque las actividades no pararon durante todo el día, desde reparto de melocotón con vino a actuaciones folclóricas, pasando por los gigantes y cabezudos, los títeres, el teatro o los conciertos. La programación continúa hoy con actos para todas las edades. La calle sigue de fiesta.

#### Calatayud

#### Las visitas a la Oficina de Turismo de Calatayud crecen un 27%

EL PERIÓDICO Calatayud

Las visitas a la Oficina Municipal de Turismo de Calatayud han crecido un 27,22% en los primeros siete meses del año, con respecto al mismo periodo del año anterior. Así, desde enero a julio de 2023 fueron 11.904 las personas que pidieron información sobre la ciudad de Calatayud, mientras que este se han alcanzado los 15.145, es decir, 3.241 visitas más.

En concreto, este último es de julio han entrado en esas dependencias municipales de la plaza de España 2.170 personas, 744 más que el mismo mes del año anterior, un 51,17% más. En junio, el incremento fue hasta del 66,68% –de 1.792 a 2.987 visitas–.

La conmemoración de los 25 años de la apertura del Museo de la Dolores con actividades como las jornadas de puertas abiertas gratuitas al museo durante todo ese mes animaron las visitas y la ocupación hotelera alcanzó en este hotel de la Red de Hospedería de Aragón el 85%.

La Feria del vermú por San fñigo, las visitas guiadas al Yacimiento Arqueológico de Bílbilis en julio, y la reapertura del Centro de Recepción de visitantes de la Judería o las Alfonsadas, fueron los principales motivos de visita a Calatayud.

Ayuntamiento de Teruel

#### Comunidad de Teruel

### El tren turístico de Teruel espera batir el récord de usuarios este año

El número de plazas se ha aumentado hasta las 68 y se ha contratado a un conductor, lo que permite que haya más viajes

EL PERIÓDICO Zaragoza

El tren turístico de Teruel es otro de los grandes atractivos de la ciudad. El concejal de Cultura del consistorio, Carlos Méndez, hizo un balance positivo de su uso en la ciudad, tras el incremento de un 11,7% en 2023 hasta alcanzar los 41.683 usuarios, y vaticinó un récord de usuarios este año.

En este sentido, Méndez aseguró que Teruel «es una ciudad cada vez más visitada por turistas» y que todavía quedan fechas muy señaladas como la Semana Mo-

dernista, el puente de la Constitución o la Navidad.

Asimismo, el número de plazas de este tren ha ascendido a 68 y se ha contratado un conductor, lo que permitirá ampliar el número de viajes, que se pueden comprar online hasta 12 horas antes para evitar esperas.



El tren turístico, en una imagen de archivo.

El tren recorre «en 45 minutos los principales monumentos de la ciudad como la plaza del Torico, la catedral, el museo, el Acueducto de Los Arcos, los restos de la muralla y torreones o las principales torres mudéjares», por lo que es «la opción perfecta para descubrir la historia y encanto» de la capital turolense.■ el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

CONTENIDO OFRECIDO POR



#### Montaña Segura

## Las asesorías en montaña, a pleno rendimiento

Las oficinas de turismo de Canfranc, Panticosa, Aínsa y Benasque cuentan desde el pasado lunes con personal especializado para orientar a los excursionistas de forma segura

#### Redacción

Las oficinas de turismo de Canfranc, Panticosa, Aínsa y Benasque tienen desde el pasado lunes a personal de montaña especializado para aconsejar sobre los mejores itinerarios y más adecuados a nuestras capacidades fisicas. Además, la rotulación en distintas líneas de autobuses en los trayectos Zaragoza-Jaca, de Torla a la campa del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido; y desde Benasque a la Besurta, Vallibiema y Espigantosa ya lucen los lemas de la campaña Montaña Segura: planifica, equipa, actúa.

El departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón refuerza así la campaña para evitar accidentes de montaña. Este año está siendo especialmente dificil en el Pirineo aragonés y, más en relación al número de accidentados en 2023. Por ello, todo esfuerzo en prevención es poco, y la campaña actúa en varios frentes.

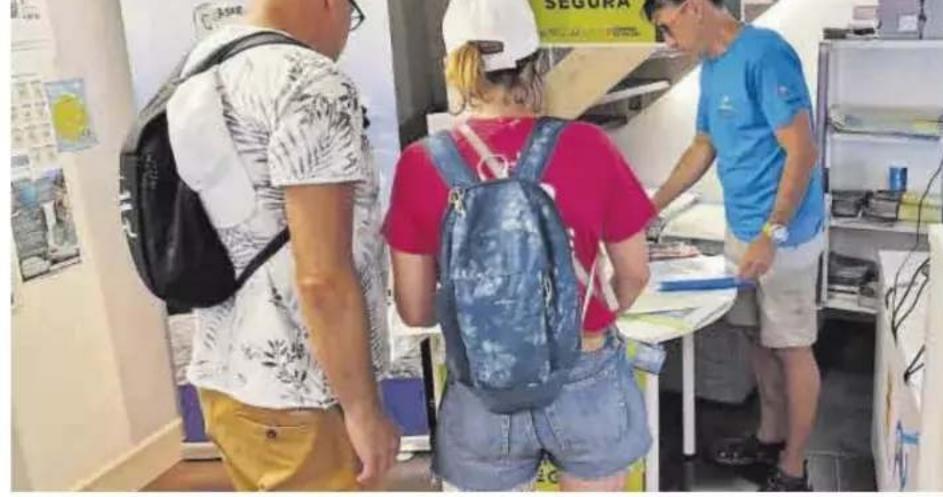

#### **Grandes atractivos**

La realidad es que cada vez son más las personas que acuden a la montaña. El Pirineo aragonés, además, ofrece un sinfin de posibilidades relacionadas con la naturaleza: desde el senderismo, la media y la alta montaña hasta los deportes de agua e incluso aéreos. Las cuatro comarcas pirenaicas -Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y La Ribagorza- ofrecen una amplia paleta de posibilidades y por eso el Gobiemo de Aragón considera prioritario reforzar los puntos de información con ese personal especializado que oriente y aconseje las mejores rutas, siempre acordes con un sentido de prevención.

Carlos Marco Guallart, guía de montaña, es una de las dos personas que atienden la Oficina de Turismo de Aínsa. La otra es Isabel Santolaria. Aínsa actúa como cabeza de un territorio donde se puede encontrar cualquier práctica deportiva en montaña y de primer nivel. En la misma oficina comparten espacio con Zona Zero Pirineos ya que Sobrarbe se ha convertido en una referencia mundial en la práctica del enduro. Además, es cruce de caminos y en la propia oficina se puede visuali-



El Gobierno de Aragón intensifica la campaña 'Montaña Segura' y ha rotulado los vehículos de varias lineas de autobús.

zar actividades deportivas en otras comarcas del Alto Aragón.

pequevisi

#### Horarios y consejos

La atención especializada en temas de montaña en las cuatro oficinas de turismo se hace por las tardes; entre las 17.00 y las 19.30. La decisión tiene su razonamiento y discurre en paralelo al objetivo de planificar bien la excursión del día siguiente.

Un primer paso para evitar accidentes es saber a dónde ir y conocer de la mano de un profesional cuál es el territorio que se va a pisar. Es cierto que la accidentabilidad cero en montaña no existe, pero sí que en tanto en cuanto se ponen los medios necesarios –vestimenta apropiada, mochila equipada con lo que vamos a necesi-

tar o vamos a poder necesitar, material correcto y condición física adecuada al esfuerzo que se va a realizar- se reduce de manera importante sufrir una lesión.

Montaña Segura

Además, es importante madrugar, así como darse la vuelta antes de sentirse cierto punto más allá de un cansancio normal en una actividad en montaña porque saber darse la vuelta a tiempo siempre es una victoria. Un factor a tener en cuenta es que cuando uno va en grupo nadie se puede quedar descolgado del mismo porque psicológicamente es muy importante sentirse apoyado en caso de cierta fatiga.

Carlos Marco Guallart explica que la demanda en la Oficina de Turismo de Aínsa «es variada», con personas que llegan interesándose «por un pico en concreto y otras que ya conocen parte del territorio y demandas zonas nuevas para conocer». El guía destaca la importancia de la labor divulgativa

#### **PLANIFICACIÓN**

La atención especializada en las cuatro oficinas se hace por las tardes, entre las 17.00 y las 19.30

para trazar una excursión. El hecho de conocer la montaña por parte de los guías es un valor añadido clave porque de esa forma contribuyen al montañero a que planifique la salida de una forma más segura y acorde a sus facultades

Por su parte, el alcalde de Benasque, Manuel Mora, aplaude la colaboración de Montaña Segura ya que hace una «labor excelente sobre la prevención de posibles accidentes en montaña informando a todos los que se acercan. Estamos en el valle donde se concentra el mayor número de 'tresmiles' y vamos a seguir colaborando durante muchos años porque tenemos el mismo objetivo: concienciar de ir a la montaña de una manera segura». 18 | Publicidad Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón



## ClubVIAJAR

DESCUBRE LAS PROPUESTAS DE LOS EXPERTOS DE LA REVISTA VIAJAR

Superoferta: Varadero todo incluido | Flowo

9 días desde **821 €** 



Bayahibe todo incluido | Flowo

9 días desde 874 €



Oporto y norte de Portugal

5 días desde 639 €



\*Los precios pueden variar en función de la fecha y ocupación.

www.club-viajar.es

Especial | 19 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

DEL 13 AL 18 DE AGOSTO

## San Mateo de Gállego da rienda suelta a la diversión

Las fiestas en honor a la Virgen del Rosario inundarán las calles del municipio zaragozano de actos que harán disfrutar al público de todas las edades

#### Jorge Solanas

Ya está todo listo en San Mateo de Gállego para dar el pistoletazo de salida a las fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Mañana arrancan unos festejos que los sanmateanos esperaban con muchas ganas y que se alargarán hasta el próximo domingo 18 de agosto. Con el objetivo de hacer más amena la espera, el ayuntamiento lleva ya varios dias organizando actividades que han servido de antesala a los Además, al día siguiente, el jueves por

VARIEDAD

Los festejos

empiezan mañana

actividades desde

pero ha habido

el pasado día 9

Los más jóvenes

podrán divertirse

con la fiesta de la

espuma, los karts

o los hinchables

festejos principales. Hoy mismo a las 21.00 horas, los vecinos y vecinas podrán acompañar a la Ronda de Camarera en la ya tradicional ronda de la Virgen del Rosario y las Reinas 2024. Este pasado sábado se llevó a cabo la presentación de las Reinas 2024, uno de los actos más emotivos y esperados para los sanmateanos. Valeria Vicente, Celia Murillo. Claudia Blanco y Noelia Valero recorrieron las

calles acompañadas por la charanga local hasta llegar al Espacio Cultural Eusebio Alegre. Por la noche, la charanga, el toro y la verbena completaron unas excelentes prefiestas.

#### Una programación popular

Pero las fiestas comenzarán oficialmente mañana con el habitual pregón a las 12.00 horas desde el balcón del ayuntamiento. Las mujeres deportistas sanmateanas federadas serán las encargadas de encender el cohete y dar inicio a unos días llenos de disfrute y pasion.

La Comisión de Fiestas ha preparado un programa muy variado diseñado pensando en los vecinos de to-

das las edades. El mismo día 13 por la tarde, se llevará a cabo el desfile de carrozas desde la plaza Aragón donde los distintos grupos mostrarán sus originales creaciones y disfraces.

Para los más religiosos, el programa cuenta con varios actos solemnes. El más señalado será el miércoles 14 con el Rosario y la Santa Misa y la posterior procesión para el traslado de la patrona, la Virgen del Rosario, desde la casa de los priores hasta la iglesia.

> la mañana, tendrán lugar el Rosario de la Aurora y la misa y procesión en honor a la patrona.

No faltará la diversión para los sanmateanos más jóvenes. La fiesta de la espuma en El Vadillo, los karts en el pabellón y los hinchables son las actividades más destacadas organizadas por el Ayuntamiento y la Comisión a las

que se sumarán los tradicionales juegos, cabezudos y animaciones infan-

Además, la música estará presente en el municipio por las noches con las discomóviles y las actuaciones del mariachi El Rey, el grupo Puraverbena y Copacabana en el Espacio Cultural Eusebio Alegre.

Los espectáculos también serán protagonistas en estas fiestas con las actuaciones Viva Show de Luis Pardos y las jotas con el grupo Raíces de Aragón.

#### Festejos taurinos

Pero si por algo van a destacar los festejos sanmateanos va a ser por su am-



Valeria Vicente, Celia Murillo, Claudia Blanco y Noelia Valero son las reinas de las fiestas de San Mateo 2024.

plia oferta taurina. Los actos taurinos son uno de los denominadores comunes de las fiestas sanmateanas y vuelve a quedar demostrado con festejos los seis días. A los habituales encierros en El Plegadero hay que añadir los toros de chispas pirotécnicas en las no-

ches de los días 13, 15 y 17 y la exhibición de roscaderos y saltadores en la plaza los días 14 y 16 respectivamente. Para este año, se ha querido apostar por ganaderías conocidas y habituales como las de los Hermanos Marcén o Los Almendolares.

Estos festejos taurinos, junto al resto de actividades, conforman un programa completo y variado pensado para llegar a un amplio público y para crear un ambiente único en San Mateo durante los seis días que durarán las fiestas.

Servicio especial

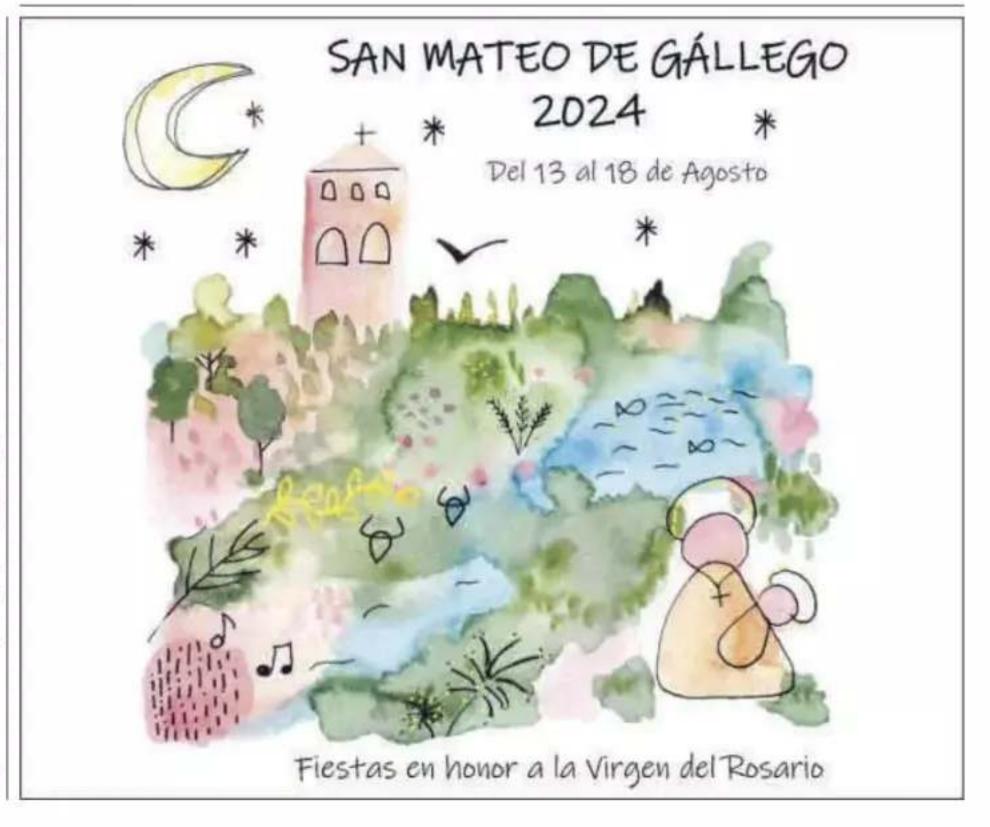

#### Sudokus

|   |   |   | 6 | 4 | 9 |   | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |
| 6 |   |   | 2 |   | 3 |   | 8 |   |
| 5 |   | 4 |   |   |   |   | 6 |   |
|   | 7 |   |   | 1 |   |   |   |   |
|   |   |   | 8 | 7 |   |   |   |   |
|   |   |   | 3 |   |   |   |   |   |
|   |   | 8 |   | 2 |   | 3 |   |   |
|   | 2 | 9 |   |   | 4 |   | 5 |   |

|   |   |   | 2 | 6 |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 9 | 6 |   |   |   |   |   |
| 3 | 7 |   |   |   |   | 9 | 1 |
|   |   | 8 | 3 |   |   | 4 |   |
|   |   | 1 | 7 |   | 8 |   | 3 |
|   | 5 | 3 |   |   |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   | 7 |   | 5 |
| 4 | 2 |   |   | 9 |   |   |   |

|        |   | 3 |   |   |   |   | 8 |   |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Î      | 2 | 1 |   |   |   | 9 |   |   |
|        |   |   |   |   | 1 |   | 7 |   |
|        | 7 | 6 |   |   |   |   |   | 3 |
| 8      |   | 6 |   | 6 |   |   |   |   |
| 8<br>5 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |
|        |   | 8 | 4 |   | 9 |   |   | 6 |
|        |   |   |   | 2 | 6 |   |   |   |
|        | 9 |   |   |   | 8 |   |   | 4 |

| L                         | 9                          | 8   | Þ   | 8   | 1     | 6   | 5   | 3    |   | 1   | 8  | ε  |    |
|---------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|------|---|-----|----|----|----|
| 6                         | L                          | 3   | 1   | 2   | 9     | 8   | 9   | Þ    |   | 37  | 9  | 2  | Γ. |
| 3                         | 7                          | 9   | 8   | 6   | ε     | L   | 9   | 4    |   | 6   | 9  | £  |    |
| Þ                         | 3                          | 1   | 9   | Z   | 8     | 9   | 6   | 2    |   | S   | 3  | 9  | i  |
| 2                         | 6                          | 2   | 9   | 1   | *     | E   | L   | 8    |   | 1   | 6  | *  | 1  |
| 8                         | 9                          | 1   | 3   | 3   | 5     | 2   | 1   | S    |   | 8   | 3  | 1  | 1  |
| L                         | 8                          | 6   | £   | 9   | 3     | t   | Þ   | 9    |   | 9   | L  | 6  | 1  |
| 9                         | 2                          | Þ   | L   | 8   | ı     | 2   | 8   | 6    |   | 2   | \$ | 8  | 1  |
| 3                         | 1                          | 9   | 6   | Þ   | 9     | 2   | 8   | 4    |   | 0   | L  | 9  | 1  |
| e                         | Her                        | ne  | las | ca  | sill  | a5  | vac | cias |   | 12  | 5  | 9  | 8  |
| de los recuadros de 9x9   |                            |     |     |     |       |     | 1   | 6    | 8 | 1   |    |    |    |
| cuadrados, con cifras del |                            |     |     |     |       |     |     | 9    | 1 | ε   | 1  |    |    |
| H                         | 1 al 9, sin repetir ningún |     |     |     |       |     |     |      | 0 | 0   | 1  | 13 |    |
|                           |                            | Cit | 10  | ome | nitir | mir | nai | in   |   | 144 | -  |    |    |
|                           |                            | Sil | n   | epe | tir   | nii | ngı | in   |   | 6   | S  | L  | 1  |

fila, en una misma columna, o una subcuadrícula de 3x3

Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Seis diferencias





Diferencias: 1. El brazo es más largo. 2. El pie está movido. 3. La entrada es más grande. 4. La boca es distinta. 5. El montón de hojas es más pequeña. 6. El cabello es diferente.

#### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Vendaje en forma de gorro. Dios, divinidad.-2: Fertilizada. Composición musical para tres voces o instrumentos.-3: Brillo de las cosas tersas o bruñidas. Relativo a los misioneros o a las misiones.-4: Descifrar un escrito. Emitir su voz el gato. Artículo neutro.-5: Fundir y mezclar metales. Portero, conserje. Borde de la entena.-6: Conjunción copulativa antigua. Vaga, sutil, vaporosa. Vestido.-7: Abreviatura de atmósfera. Instrumento agrícola que sirve para cavar tierras roturadas o blandas. Lisas, planas.-8: Natural de España musulmana. Metal precioso de color amarillo. Abreviatura de arroba.-9: Símbolo del carbono. Ciudad de Argelia. Ciudad de Francia.-10: Avinagradas. Será capaz de hacer algo. Símbolo del lutecio.-11: Poner algo fuera del lugar en el que se hallaba encerrado o contenido. Vapuleo, tunda. Tienes.-12: Lago pirenaico. Sedimentos del líquido contenido en una vasija. Rama delgada.-13: Cada una de las doce partes en que se divide el año. Escuchada. Pasmar de frío.-14: Nacido en Elche. Que no creen en la existencia de Dios o la niegan.-15: Tartrato de la vasija donde fermenta el mosto. Celebrado o realizado públicamente con pompa o ceremonias extraordinarias.

VERTICALES.- 1: Crisol para ensayar metales. Cachemir.-2: Diminutivo de abuela. Tributo, impuesto o contribución que se paga al Estado.-3: Tienen en su poder algo. Modorra, embotamiento de la sensibilidad.-4: Pasa de fuera adentro, Nombre de varón. Símbolo del cobre.-5: Hogar o fogón. Dejar atrás algo. Percibir el sonido.-6: El mismo, lo mismo. Tantos o tan grandes. Planta amarilidácea mexicana.-7: Símbolo del sodio. Árbol betuláceo, abundante en los montes de Europa. Usos o costumbres que están en boga durante algún tiempo.-8: Símbolo del amperio. Fallezcas. Ponderan.-9: Acento, signo ortográfico. Imagen pintada en la Iglesia ortodoxa. Símbolo del osmio.-10: Infiel. Ciudad de Ucrania. Símbolo del oxígeno.-11: Tierra o campo sin cultivar ni labrar. Ganancia, lucro. De estas o esas características o clase.-12: En la antigua cirugía, líquido seroso que rezuman ciertas úlceras malignas. Enfermedad de la piel. Márchate.-13: Concedan. Embarcación de remo muy estrecha. Entre los musulmanes conjunto de todas las mujeres que viven bajo la dependencia de un jefe de familia.-14: Torreón. Barra de yeso mate y greda para escibir en las pizarras.-15: Triste, penosa. Utilizarse.



Solución sólo horizontales,-t: Capelina, Deidad.-2: Abonada, Terceto.-3: Lustre, Misional.-4: Leer, Maullar, Lo.-5: Alear Bedel, Car.-6: Viin. Etérea, Sayo.-7: At. Azada, Llanas.-8: Andalusi. Oro, A.-9: C. Argel, Cognac.-10: Agrias. Podrà, Lu.-11: Sacar. Meneo. Has.-12: Ibón. Posos. Vara.-13: Mes. Oida. Aterir-14: Ilicitano, Ateos.-15: Rasuras. Solemne.

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







#### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Tc8, Txc8; 2-De7

#### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

Encontrará una ayuda inesperada en el terreno profesional. Sus relaciones afectivas serán muy satisfactorias a todos los niveles. Si sale a la carretera conduzca con prudencia.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

➤ Quizás sea preferible que rechace una propuesta profesional, ya que solo podría acarrearle problemas sin una compensación.

Intensificación de su vida social, que le compensará.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO

➤ Sus futuras perspectivas profesionales le satisfarán plenamente. Procure no ser tan absorbente con un amigo, También debería cambiar de actitud en el plano sentimental.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

Documéntese bien sobre un tema profesional y no dé por sabido lo que ignora.

Día apropiado para hacer vida social, en la que se pondrán de manifiesto su simpatía y buen humor.

Su tormentoso estado de ánimo motivará roces con sus compañeros de trabajo.

Procure controlar su mal humor y esfuércese por mostrarse cariñoso y comprensivo con su familia.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

► La imposibilidad de llegar a una decisión en un asunto profesional sacará a la superficie su irascibilidad. Le conviene hacer las cosas con método y huir de precipitaciones.

► No permita que nada se interponga en su trabajo y muéstrese firme. Su vida social le proporcionará buenos momentos si sabe estar a la altura de las circunstancias y no habla de más.

► No se duerma en los laureles o le pasará por alto una buena oportunidad relacionada con su profesión. Evite los juegos de azar porque la suerte no estará de su lado.

► En su trabajo no hallará el ambiente propicio para concentrarse en la medida que precisa. Si confía un problema familiar a una persona de su intimidad le ayudará a solucionarlo.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

Su creatividad estará en un buen
momento, pero su escaso sentido práctico
podría impedir que le saque todo el partido posible.
Quizás reciba ingresos extra a través de un familiar.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

Disfrutará de un estado de ánimo que le permitirá ver solo el lado bueno de las cosas. Armonía en sus relaciones afectivas. Por la noche su pareja podría hacerle una confidencia importante.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

➤ Aunque con baches en el desempeño de su profesión el día se cerrará con saldo positivo.

A la hora de comprar no se deje llevar de su primera impresión. Cordialidad en sus relaciones amistosas.

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### **El tiempo**

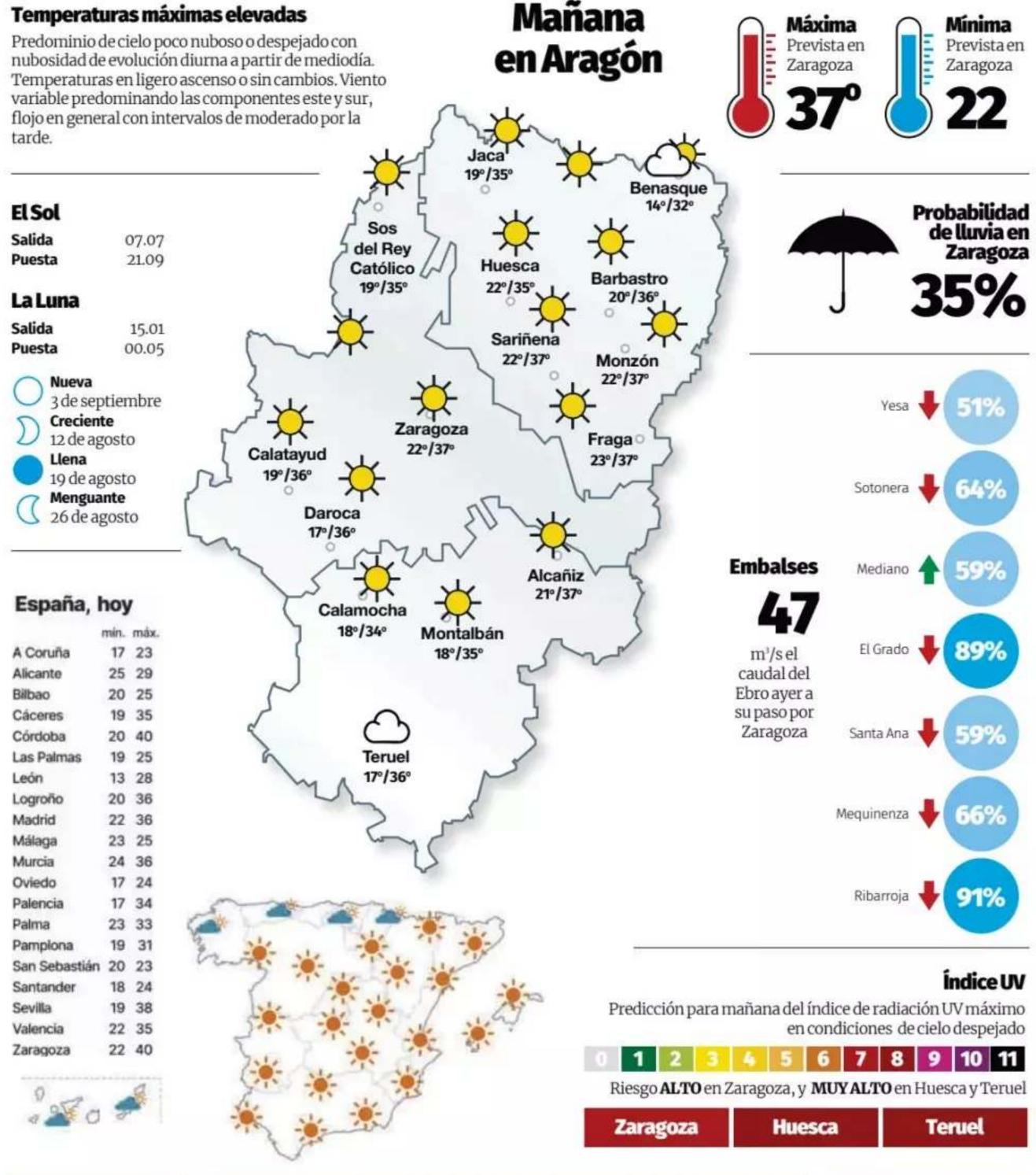

#### Santoral

Santa Hilaria de Augsburgo San Aniceto de Nicomedia Santa Digna de Augsburgo Santa Eunomia de Augsburgo San Euplo de Catania Santa Euprepia de Augsburgo Santa Felicisima de Faleria San Focio de Nicomedia San Graciliano de Faleria San Porcaro y compañeros

#### **Farmacias**

ZARAGOZA De 9:15 a 9:15 h. del dia siguiente: SAN JOSÉ Avda. Tenor Fleta, 50 976272496 14 de Septiembre, 4 976500281 DELICIAS Don Pedro de Luna, 26 976330833 CENTRO Estébanes, 31 876632463 ROMAREDA 976555117 Juan II de Aragón, 5 ACTUR Maria Zambrano, 10 976523864 **GRAN VÍA** 976226203 Pº. de Sagasta, 8

| CALATAYUD            |           |
|----------------------|-----------|
| Pº Cortes Aragón, 14 | 976881831 |
| CASETAS              |           |
| Pl. de España, s/n   | 606763561 |
| EJEA                 |           |
| Pº Constitución, 99  | 976677119 |
| LA ALMUNIA           |           |
| Castellan Amposta, 2 | 976812078 |
| TARAZONA             |           |
| Av. de Navarra, 34   | 976640530 |
| UTEBO                |           |
| Avda. Zaragoza, 44   | 976784357 |
| HUESCA               |           |
| José Maria Lacasa, 5 | 974231844 |

|   | BARBASTRO            |           |
|---|----------------------|-----------|
| ( | General Ricardos, 22 | 974310544 |
|   | JACA                 |           |
| 1 | Mayor, 27            | 974360397 |
|   | SABIÑÁNIGO           |           |
| I | Pl. Constitucón, 1   | 974484370 |
|   | TERUEL               |           |
| 1 | Nicanor Villalta, 3  | 978601991 |
| 1 | Playa de Aro, 2      | 978621550 |
|   | ALCAÑIZ              |           |
| 1 | PL Santo Domingo, 4  | 978870889 |
| 1 | Avda. Aragón, 43     | 978830736 |
|   | ANDORRA              |           |

Avda. San Jorge, 36

978880979

#### Cortes de agua

No hay previstos cortes de agua.

HOY

La aclaración de incidencias podrá facilitarse por la Unidad de Guardallaves adscrita al Servicio de Explotación del Agua Potable, Via de la Hispanidad 45-47, llamando al teléfono **976721550**.

#### La suerte

| ONCE          |                                        | 11/08/2020<br>Serie: 02<br>11/08/2020 |           |  |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--|
| 83.161        |                                        |                                       |           |  |
| El Gordo      |                                        |                                       |           |  |
| 08-09-27-36-4 | 42                                     |                                       | Clave: 8  |  |
| A             | CERTAN                                 | ITES                                  | EUROS     |  |
| 5+1           | 0                                      |                                       | 0,00      |  |
| 5+0           | 1                                      | 13                                    | 39.554,13 |  |
| 4+1           | 15                                     |                                       | 1.691,57  |  |
| 4+0           | 225                                    |                                       | 131,57    |  |
| 3+1           | 923                                    |                                       | 36,65     |  |
| 3+0           | 8.369                                  |                                       | 13,14     |  |
| RESERVED RE   | 100 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                       |           |  |

Súper ONCE 11/08/2024 Sorteo 5

14.735

125,343

5,74

3,00

01-07-09-15-16-21-24-27-28-31-39-40-49-52-53-74-77-80-81-85

#### Euro Jackpot

2+1

2+0

Sorteo 09/08/2024 15-18-25-29-35 Soles: 01-05

#### **Eurodreams**

Sorteo 08/08/2024 02-08-09-17-21-22 S: 02

| Triplex  | 11/08/2024 |
|----------|------------|
| Sorteo 1 | 387        |
| Sorteo 2 | 805        |
| Sorteo 3 | 698        |
|          |            |

44 [00 [000]

| 11/08/2024        | 03-13-14-16-24-42<br>ACERTANTES |     |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------|-----|--|--|--|--|
| C:17-R:6<br>EUROS |                                 |     |  |  |  |  |
| 0,00              | 0                               | 6   |  |  |  |  |
| 52.210,37         | 2                               | 5+C |  |  |  |  |
| 652,63            | 80                              | 5   |  |  |  |  |
| 19,12             | 4.095                           | 4   |  |  |  |  |
| 4,00              | 72.449                          | 3   |  |  |  |  |

#### Euromillones 09/08/2024

21-23-25-33-44

Ponoloto

| El mi | llón: FMH96096 | E: 04-10   |
|-------|----------------|------------|
|       | ACERTANTES     | EUROS      |
| 5+2   | 0              | 0,00       |
| 5+1   | 4              | 163.953,04 |
| 5+0   | 6              | 25.545,68  |
| 4+2   | 33             | 1.446,70   |
| 4+1   | 844            | 104,20     |
| 3+2   | 1.481          | 62,77      |
| 4+0   | 1.836          | 35,58      |
| 2+2   | 21.243         | 15,38      |
| 3+1   | 33.542         | 10,86      |
| 3+0   | 87.750         | 7,73       |
| 1+2   | 108.813        | 7,55       |
| 2+1   | 454.827        | 5,69       |
| 2+0   | 1.148.588      | 3,63       |

**La Primitiva** 10/08/2024 03-26-38-43-46-49 C:19 R: 2 Joker: 0 422 225

|     | ACERTA  | NTES EUROS   |
|-----|---------|--------------|
| 6+R | 0       | 0,00         |
| 6   | 1       | 1.494.627,60 |
| 5+C | 8       | 30.296,51    |
| 5   | 82      | 2.441,48     |
| 4   | 11.093  | 58,26        |
| 3   | 204.909 | 8,00         |

#### Lotería Nacional

10/08/2024

 Primer Premio
 03.723

 Segundo Premio
 84.470

 R:
 0-3-4

RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN LAS PÁGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### El curso político

## Los socios del PSOE confian en que la legislatura se normalice tras el verano

El bloque de investidura espera retomar la agenda legislativa en el Congreso después de resolver la situación catalana pero miran con recelo a Junts, que con sus siete votos tiene la llave de la estabilidad

ANA CABANILLAS ELENA MARÍN Barcelona

Una vez resuelta la situación en Cataluña, la incógnita que se abre ahora es cómo afectará a la legislatura, que lleva en una situación de bloqueo desde marzo, cuando se adelantaron las elecciones catalanas y descarrilaron los Presupuestos Generales del Estado. La frágil aritmética que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno sigue dependiendo de los siete votos de Junts, pero la mayoría de formaciones que componen el llamado bloque de investidura confía en que la legislatura se estabilice y, una vez investido Salvador Illa, se retorne la agenda legislativa en el Congreso. Pero todos miran de reojo al partido de Carles Puigdemont, que será en definitiva quien decante la balanza entre la estabilidad o el boicot.

El propio socio minoritario del Gobierno de coalición, Sumar, se muestra convencido de que la legislatura tomará impulso a la vuelta del verano. Lejos de la tesis de que Junts pueda tener motivos para impedir legislar al PSOE como vendetta por no haberle permitido gobernar Cataluña, en el partido de Yolanda Díaz creen que los independentistas seguirán permitiendo gobernar a Sánchez una vez pasado el Rubicón catalán. «Negociará como lo hace siempre, de forma muy dura, pero en un escenario más tranquilo», resume la formación.

En la formación Movimiento Sumar no creen que Junts esté dispuesto a renunciar al «poder influencia» que les dan sus siete votos en el Congreso, por el protagonismo político que le otorga y por los acuerdos que logra arrancar al Gobierno. Una vez perdido el poder de influencia en el Govern catalán, creen que les conviene seguir jugando esa baza, «lo único que les queda», en la frágil mayoría parlamentaria.

«No le interesa acabar con la legislatura», es la opinión extendida en Sumar. En esto coincide también Izquierda Unida, integrado en la coalición de izquierdas. En el partido de Antonio Maíllo se muestran optimistas respecto a Junts, que supone un «elemento distorsiona-



Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, en la sesión de control al Gobierno, en junio.

dor», por su imprevisibilidad, pero al que atribuyen pocos incentivos para boicotear la agenda del Gobierno y creen que «no se va a echar al monte», al estar vinculados a la ley de amnistía, que no se ha aplicado en el caso de Puigdemont. Tumbar a Sánchez supondría abrir la puerta a que gobierne el PP, que ya ha asegurado que derogará la norma en caso de llegar al poder sin que llegue a aplicarse la norma de gracia a sus dirigentes.

Menos optimistas se muestran con el techo de gasto, que tiene previsto volver al Congreso a la vuelta del verano y que Junts ya tumbó a finales de julio. Algo que, temen, podría volver a suceder como «demostración de fuerza» y preludio de una «dura negociación» que tendría lugar para las cuentas. Aunque los objetivos de estabilidad y la senda de déficit son el marco presupuestario del Gobierno, no son

La creencia general es que Puigdemont no dejará caer a Sánchez antes de la aplicación de la ley de amnistía

absolutamente necesarios, y los Presupuestos podrían salir con las reglas fiscales del año anterior.

Los Presupuestos son precisamente el segundo Rubicón que fijan en IU una vez superada la situación catalana. «La música suena a que los Presupuestos pueden salir», defienden desde IU, donde apuntan a que «después de un año de parálisis, ahora deben empezar a aprobarse cosas».

En Compromís también comparten la nueva oportunidad que se abre a partir de septiembre. «La legislatura necesita arrancar con más fuerza», destacan desde el partido valencianista, donde también admiten sus recelos hacia el partido de Puigdemont. «Junts no es de fiar», advierten, aunque interpretan como un «gesto» el hecho de que Puigdemont cargara contra el PP y Vox en su mitin del jueves en Barcelona. Una postura que, con mayor o menor dificultad, podría decantarles en su apoyo a Sánchez para evitar que la derecha gobierne.

Más prudentes se muestran en ERC, que ha afrontado severas tensiones internas para dar el Govern al PSC y que ahora quiere ver cumplidos los acuerdos cerrados con los socialistas, que contemplan la soberanía fiscal. Después del fuerte desgaste asumido por los republicanos, ahora aspiran a ver materializados los pactos para lograr también el rédito político adherido.

Los republicanos son, de esta

forma, uno de los mayores interesados en estos momentos en que continúe la legislatura, no solo por ver aprobadas las reformas pactadas, sino porque necesitan tiempo para recomponerse tras los malos resultados de las elecciones catalanas y el congreso que afrontan en otoño, donde un nuevo liderazgo tendrá que coser al partido, fuertemente dividido en la consulta sobre la investidura de Illa.

#### Perfil bajo

Los dos socios vascos de Sánchez han mantenido un perfil bajo tras las elecciones catalanas, si bien tanto en el PNV como en Bildu se reconoce que con Illa al frente en Cataluña comienza una «nueva etapa» política. Tras la última fuga de Puigdemont, todo lo que se ha escuchado ha sido en boca de Arnaldo Otegi, que el viemes mostraba su «sorpresa» por lo ocurrido, pero entendía que tenía que haber una «lógica» y «estrategia política».

En el PNV, fieles a su estilo, manejan los tiempos y van a esperar a
que «todo repose» antes de subirse
a ninguna ola. Pero si apuestan por
algo es por la continuidad. A pesar
de las dificultades que pueden encontrarse para alcanzar unos nuevos Presupuestos ante la incertidumbre que genera Junts, no serán
ellos quienes ayuden a romper la
baraja. Ono de momento. Su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban,
era claro hace solo unos días al decir que Vox sigue siendo «el elefante en la habitación».

Aunque en el PNV tampoco entienden muy bien la inestabilidad que genera Junts en el Congreso tras haber llevado al PSOE a la Moncloa, Esteban apuntaba hace unas semanas, que el peligro para la continuidad de Sánchez no pivotaba solo sobre los de Puigdemont sino sobre Podemos, cuyo partido hermano en Cataluña, los Comuns, forzaron la convocatoria electoral que ha llevado a Illa a la Generalitat.

La performance de Puigdemont no hará cambiar de rumbo a Bildu. Son prácticamente el socio más fiel de Sánchez en el Congreso, el que dice sí peleando por algunas concesiones, ya que el rechazo a la derecha es superior.

España | 23 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### El tablero catalán

## El Gobierno afirma que no puede hacer más por la amnistía de Puigdemont

El ejecutivo pide a Junts «esperar» a que se fallen los recursos frente al Tribunal Supremo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Junts, cuyos siete diputados en la Cámara baja resultan indispensables para que el Ejecutivo saque adelante sus iniciativas, reclama a Sánchez «acciones» concretas que garanticen la amnistía a Carles Puigdemont. Pero en la Moncloa contestan que ya no pueden hacer mucho más, una vez que el Supremo ha decidido no aplicar la ley al expresident, al concluir que el delito de malversación que se le imputa por el referéndum del 1-0 no se puede beneficiar de la medida de gracia. Ahora, explican fuentes del Gobierno, hay que «esperar». Primero, a los recursos que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado contra la polémica decisión del alto tribunal. Y después, al Constitucional. «El Gobierno ya no tiene más resortes», señalan fuentes de la Moncloa.

Sánchez y sus ministros siempre han defendido que la amnistía, acordada con ERC y Junts a cambio de sus votos a la investidura del presidente a mediados del pasado noviembre, debe aplicarse a todos los independentistas. También a Puigdemont. Cuando se conoció la decisión del Supremo sobre la malversación, hace un mes y medio, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, dejó claro que no compartía los «argumentos políticos y jurídicos» de los magistrados.

«La posición del Gobierno es esa. La ley se tiene que aplicar de forma integral, como señala su exposición de motivos. No sabemos a qué se refiere Junts cuando pide acciones concretas por nuestra parte. El Gobierno no tiene más resortes. Vamos a esperar a los recursos de apelación al Supremo»,



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mallorca el pasado mes de julio.

continúan en la Moncloa, donde aseguran que Junts reconoce en la «intimidad» que al Ejecutivo no tiene aquí mucho margen.

#### Presupuestos

Pero el comportamiento en público de los posconvergentes es muy distinto. Sus siete diputados se alinearon hace tres semanas con el PP v Vox en el Congreso, votando en contra de los objetivos de deuday déficit presentados por el Gobierno y frenando así la tramitación de unos Presupuestos para 2025 cuya suerte no está asegurada. Si Sánchez no logra sacarlos adelante, la sensación de parálisis se extenderá, dentro de una legislatura marcada hasta ahora por la sequía legislativa, y tendrá que enfrentarse a una enorme presión para que convoque nuevas elecciones generales.

Consciente de que casi todo en Madrid pasa por el partido de Puigdemont, el núcleo duro del presidente del Gobierno evita car-

Guillem Bosch

gar las tintas. «Seguimos con absoluta normalidad relacionándo-

Isaac Buj / Europa Press

#### Movilización ciudadana

### Mallorca se rebela en pleno corazón del turismo alemán

Un centenar de residentes denuncia la masificación en Balneario 6 de la playa de Palma y amenaza con hacer lo mismo en Magaluf

PERE MORELL Palma de Mallorca

Al grito de «¡Capfico!, ¡Capfico!», un centenar de mallorquines corren al agua sorteando turistas para reclamar su derecho a disfrutar del Balneario 6 de la playa de Palma, el corazón del turismo alemán. La tercera acción reivindicativa organizada por Ocupem les nostres platges se alejó del paisaje idílico del Calo d'es Moro para intentar recuperar por unas horas una de las playas que representan a la Mallorca más degradada, la de la masificación y el turismo de borrachera.

Lo que empezó como un movimiento de protesta en redes sociales como respuesta a las ya conocidas palabras de la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas -«Los mallorquines no podemos pretender ir tranquilamente a la playa en julio y agosto» – y que derivó en una acción reivindicativa la playa de Sa Ràpita, ya empieza a ser un movimiento que reúne a medios nacionales y extranjeros cada vez que presentan una iniciativa. «Es muy importante que salgamos por las

televisiones alemanas para darnos visibilidad», explica una de las voluntarias del evento.

La manifestación arrancó ayer a las once de la mañana y siguió hasta las una de la tarde, siempre en un ambiente festivo y con lemas contra la masificación turística como Quien ama a Mallorca, no la destruye, Mires donde mires solo hay guiris y Melià y Barceló, ni olvido ni perdón. Toni, voluntario de Ocupem les nostres platges, explicó que eligieron el Balneario 6 porque «representa la masificación y cómo los mallorquines hemos tenido que abandonar nuestras pla-

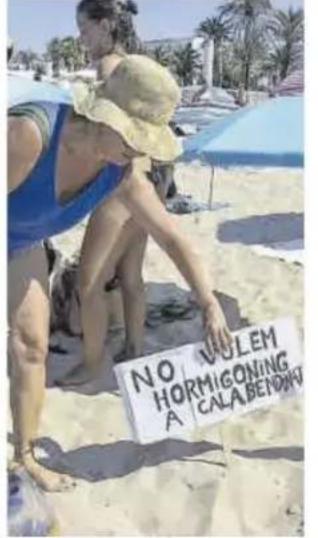

Una de las manifestantes, ayer.

vas», «Hace 40 años, cuando era joven, venía a nadar aquí, luego la gente empezó a venir a beber y se ha degradado».

Esta vez, la Guardia Civil no compareció para identificar a los presentes. Igualmente, la protesta nos con Junts como hemos hecho hasta la fecha, cumpliendo con los compromisos que se han establecido con ellos y ahora esperando también invitarlos para que puedan apoyar el proyecto de Presupuestos, que empezará su tramitación en septiembre», dijo el sábado, tras la toma de posesión de Illa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

estuvo constantemente vigilada por la atenta mirada de unos 10 policías nacionales, en un mañana que transcurrió tranquila y sin apenas incidentes. Los viajeros europeos y los vendedores ambulantes se mostraron comprensivos ante las protestas y manifestaron más curiosidad que rechazo. Aunque algún extranjero se sintió un poco incómodo y avergonzado ante las pancartas contra el turismo, y sonreían avergonzados al darse cuenta de que la manifestación les señalaba a ellos directamente.

#### Un único incidente

El único incidente procedió de un hombre que insultaba a los manifestantes preguntándoles «dónde estaban durante el covid, que nos moríamos de hambre» y les espetó a todos que eran una «manga de payasos» entre otras ofensas más graves. El hombre no recibió contestación por parte de los protestantes, y trabajadores de un hotel presentes en la manifestación le recriminaron la actitud, asegurando que «todo el mundo tiene derecho a manifestarse». ■

24 | Publicidad Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

# VIAJAR

RITUALS...



## REGALO ESPECIAL VERANO

TRATAMIENTO COMPLETO para PIEL y CABELLO

¡Consigue tus aromas favoritos!



#### Conflicto bélico en el este de Europa

## La guerra entre Rusia y Ucrania se libra también en las trincheras digitales

Hace años que Moscú utiliza las redes para retratar al bando opuesto como un país disfuncional, pero ahora este tipo de campañas también aumentan en Kiev, que busca contrarrestar esta maquinaria

ÀLEX BUSTOS Moscú

Con influencers y trols como soldados, y con armas como memes, chistes, bulos y noticias reales, las redes sociales son una trinchera más de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con los NAFO (las siglas en inglés de Organización de Colegas del Atlántico Norte), activistas y bots del lado de Kiev, y los nostálgicos de la URSS, conservadores y granjas de provocadores del lado de Moscú, la guerra también se libra en el ciberespacio.

La ofensiva contra Ucrania viene de lejos. La guerra informativa «comenzó incluso antes de 2014, año en el que empezó la guerra del Dombás», explica Yevhen Fedchenko, editor jefe de la organización de verificación Stopfake, a este diario. Las campañas difamatorias de esa época ya buscaban retratar a Ucrania como un país disfuncional y fascista a ojos de los ciudadanos de otros países, principalmente de los ciudadanos rusos y occidentales, magnificando cualquier incidente relacionado con la extrema derecha ucraniana o tergiversando la realidad.

#### Fuera de sus fronteras

Sin embargo, de cara al público interno ucraniano, el objetivo era más bien desinformar para desestabilizar. «Para ello contaban con medios locales afines, pero que servían a los intereses de Moscú, algo que ahora se calcó en países europeos» asegura. Justifica que para los públicos de cada país «los medios nacionales gozan de más credibilidad que los de fuera», algo que hacía más interesante para el Kremlin buscar portales y canales afines fuera de sus fronteras para dotar su discurso de mayor visibilidad.

Para responder al flujo de información contra Ucrania y sus intereses, al otro lado de la trinchera digital algunos usuarios empezaron campañas de activismo para contrarrestar los envites de la maquinaria de propaganda rusa.

«El humor y la sátira también son importantes para otras audiencias y para la cobertura de la



Vecinos fotografían un edificio destruido por cohetes rusos cerca de Brovary (región de Kiev, Ucrania), ayer.

guerra», remarca Fedchenko, refiriéndose al enfoque del conflicto con Rusia adoptado por cuentas como los miembros de NAFO. Al poco de empezar la invasión rusa de Ucrania, muchos usuarios decidieron organizarse para formar parte de esta suerte de guerrilla digital. Usando fotomontajes con la cara del perro Shiba Inu como imagen de perfil, una legión de usuarios tanto públicos como anónimos plantaron cara al relato ruso. Sus objetivos principales son la difusión de noticias y comentarios críticos, pero también de memes que ridiculizan a Rusia y de comentarios con los que se mofan de usuarios prorrusos.

Uno de los más conocidos en el mundo hispanoparlante es Martín Tuitero. El usuario detrás de este perfil en X (antes Twitter) cuenta a EL PERIÓDICO que su activismo en las redes empezó incluso antes de El objetivo es difundir noticias y mensajes críticos, además de ridiculizar al Kremlin

«Es una guerra híbrida: las acciones militares son parte de la estrategia», dice un activista que se creara el movimiento NAFO. «En mi caso tenía la completa seguridad del éxito ucraniano frente a la narrativa dominante de una invasión rápida y una victoria aplastante», cuenta, remarcando la importancia de este frente digital. «Estamos ante una guerra híbrida en que las acciones militares son tan solo una parte de la estrategia rusa, un soporte de la narrativa con la que pretende alcanzar su objetivo de desestabilización y debilitamiento de nuestras sociedades», argumenta.

Desestabilizar tanto Occidente como Ucrania es uno de los elementos de esa guerra híbrida, en la que el activista incluye «la creación de amenazas energéticas, promoción de flujos migratorios ilegales, apoyo a fuerzas políticas disgregadoras y totalitarias». «El derribo del (avión comercial) MH17 en 2014 o la masacre de Bucha en 2022 son solo dos ejemplos en los que Rusia usa desinformación guionizada para crear confusión y desconfianza», argumenta.

Sergey Dolzhenko / Efe

Sobre la guerra informativa, Fedchenko cree que «es más efectiva que las armas rusas» y considera que ha tenido mucho éxito particularmente en el llamado Sur Global, es decir, en África, América Latina y Asia, continentes donde Rusia ha buscado minar el prestigio y los intereses tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. Sin embargo, el mismo editor señala que el trabajo más importante que hacen NAFO y otros activistas es el de «mantener el foco en Ucrania, a veces incluso sustituyendo a los medios tradicionales».

#### Contra la OTAN

Para luchar contra el relato de Ucrania y de la OTAN en Internet, miles de usuarios se colocan frente a sus teclados dispuestos a plantar cara. Una de las herramientas clave para esta campaña contra Kiev fueron las llamadas granjas de troles. No eran otra cosa que edificios donde trabajadores remunerados se dedicaban a condicionar el relato en redes sociales a favor de los intereses de quiénes pagaban la operación. Uno de los grandes actores del sector era Yevgueni Prigozhin, el fallecido «cocinero de Vladímir Putin» y jefe del grupo paramilitar Wagner, quien en su día llegó a explicar que el objetivo de estas operaciones consistía en «contrarrestar la propaganda occidental e influenciar otros países» como EEUU, Alemania o Francia.

Además de los trols anónimos y bots, también hay decenas de usuarios que por afinidad ideológica al Kremlin o por animosidad hacia la Alianza Atlántica participan en la guerra de las redes. Uno de los más conocidos es el exmilitar español Pedro Baños, especialmente activo en la esfera digital y que cuenta con su propio canal de Youtube. Su retórica, abiertamente contraria a los «anglos» (anglosajones), repite los mantras del oficialismo ruso e incluso da voz a exmilitares españoles que sirven en el frente junto al ejército ruso.

26 Internacional Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

El escrutinio de las relaciones con China de los candidatos integra ya la liturgia electoral estadounidense. Kamala Harris, relevo de Joe Biden, pasó el examen: nunca pisó Pekín como vicepresidenta y en el país asiático solo era conocida por sus risas estruendosas. Con Tim Walz, segundo de Harris, el neomacartismo se dio un festín: un vínculo de 35 años, una treintena de viajes a China, declaraciones conciliadoras...

«La China comunista está muy contenta, nadie es más prochino que el marxista Walz», avanzó Richard Grenell, antiguo embajador de Donald Trump en Alemania. Tom Cotton, senador republicano, pidió que el gobernador de Minnesota explicara su «inusual relación de 35 años con la China comunista». Aclarémoslo: carece Walz de credenciales sinófobas pero tampoco es un abrazapandas. Sus tercas denuncias sobre la falta de derechos humanos en China, de hecho, le acercan más a los halcones de Washington.

Un Walz recién licenciado aterrizó en Foshan, grisácea ciudad de la oriental provincia de Guangdong, en 1989. Allí enseñó inglés e Historia americana durante un año con un programa de intercambio de la Universidad de Harvard. Solo los más audaces viajaban a aquella China tan alejada aún de la globalización. «Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida», confesó a un diario local. Tras concluir su experiencia, estableció con su esposa un programa veraniego que llevó a estudiantes estadounidenses a China durante la siguiente década. Se maneja con el mandarín y eligió China para su luna de miel.

#### «Amables y generosos»

En la apresurada arqueología por la hemeroteca le han descubierto a Walz declaraciones sospechosas. Describió a los chinos como «amables y generosos» y avanzó que carecerían de límites en lo que se propusieran, defendió los contactos militares con Pekín para sellar una «sociedad duradera y sólida» y aseguró que la «relación de adversarios» es innecesa-

EL PERIÓDICO Barcelona

El equipo de Céline Dion y su discográfica Sony Music Entertainment Canadá condenaron ayer el uso no autorizado de su canción My Heart Will Go On, tema de la película Titanic, en un mitin del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos el viernes por la noche.

La canción y su videoclip se reprodujeron en el mitin del expre-

#### La carrera a la Casa Blanca

El aspirante demócrata a vicepresidente conoce el gigante asiático desde la juventud. Ha visitado el país una treintena de veces y se maneja con el mandarín, pero también denuncia con firmeza las violaciones de los derechos humanos.

## Los viejos (y ahora discutidos) contactos de Walz con China

ADRIÁN FONCILLAS Pekin

Jae Hong / AP



Tim Walz, el candidato demócrata a la vicepresidencia, durante un mitin en Las Vegas, el sábado.

ria. Era el tono habitual en aquellos años en los que Washington veía el auge chino como una oportunidad y los think tank acuñaban expresiones como Chimérica o G-2 para describir una convivencia armoniosa. Esa sensibilidad quedó enterrada en el último mandato de Barack Obama, a demócratas y republicanos solo les une hoy su hostilidad a China y aquella sensatez es ahora una oprobiosa mancha neomarxista.

En Walz cabe el respeto a China y las denuncias a sus desmanes. En lo último no ha sido tibio. Pasó 12 años en la Comisión sobre China de la Cámara de Representantes, focalizada en sus violaciones de derechos humanos. Se ha entrevistado con enemigos del Partido Comunista como el Dalai Lama o Joshua Wong, líder de las protestas hongkonesas, y apoyó las sanciones a Pekín y la excolonia por sus abusos durante aquellos convulsos meses. También ha recordado el aplastamiento de estudiantes de Tianamén, ocurrido el año en que vivió en China, y cinco después se casó el seis de junio, cuando los tanques llegaron a la plaza, para «no olvidar nunca la fecha».

#### Curiosidad en las redes

Su nombramiento ha generado curiosidad en las redes sociales aunque pocos creen que sus vínculos con China puedan variar el rumbo de Washington. Los analistas subrayan que, en un mundo normal, estos no serían un inconveniente sino un activo. «Es mejor que una persona con una rica experiencia en intercambios con China se haga cargo de la oficina a otra que no sepa nada de China», opina Zhu Junwei, director del Centro de Estudios Americanos de un think tank pekinés, en el matutino hongkonés South China Morning Post. No ha habido presiden-

#### Los analistas dicen que su conocimiento no debería ser un inconveniente sino un activo

te ni vicepresidente con más experiencia en China desde George W. Bush, quien había ejercido de embajador en Pekín décadas antes de ocupar la Casa Blanca.

A Estados Unidos le aqueja una «total tontería» con China, opina Jeffrey Sachs, reputado economista y analista político de la Universidad de Columbia. «No hay ni una sola razón para el conflicto, especialmente cuando la cooperación puede arreglar muchos problemas globales. Trump y Joe Biden lo han entendido terriblemente mal. Espero que Harris y Walz lo hagan mejor», añade. El pasado de Walz no prejuzga su actitud política pero lo descarta como ignorante. No es logro menor en estos tiempos. ■

#### Canción no autorizada

### Céline Dion acusa a Trump de usar el tema de 'Titanic' sin permiso

La famosa 'My heart will go on' sonó el viernes pasado en un mitin del candidato republicano

sidente de EEUU en Bozeman, Montana, en una pantalla grande situada cerca del escenario. «Honestamente, ¿ESA canción?», escribió la cantante canadiense en X. «De ninguna manera está autorizado este uso, y Céline Dion no respalda este o cualquier uso similar», aseguró. Al parecer, la intérprete se negó a actuar en la toma de posesión de Trump en enero de 2017, cuando el expresidente asumió el cargo tras ganar las elecciones de 2016.

My Heart Will Go On es el tema

de Titanic, la película de James Cameron estrenada en 1997. Publicada originalmente en el álbum de la cantante Let's Talk About Love, la canción se convirtió en una de las más escuchadas de la historia de la música en radio y televisión, y una de las más vendidas, con 18 millones de copias.

La artista, que padece el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) y que no cantaba en directo desde 2020, inauguró los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio cantando L'hymne à l'amour de Edith Piaf.

Internacional | 27 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### **Balance prevacacional**

## Scholz apuesta por el liderazgo de Alemania en Defensa europea

El canciller defiende las grandes inversiones en el Ejército y el estacionamiento en su país de misiles de largo alcance de Estados Unidos

GEMMA CASADEVALL Berlin

Si algo ha descartado Olaf Scholz, el canciller de Alemania, es «hacer un Joe Biden». Es decir, hacerse a un lado para favorecer a un candidato con más opciones de vencer de cara a las elecciones generales previstas para el 28 de septiembre de 2025. «Me postularé como canciller y para seguir siéndolo», fue el mensaje lanzado por el líder alemán antes de emprender sus vacaciones. Esa fue su respuesta a la primera pregunta que le cayó en su extensa conferencia de prensa prevacacional, relativa a si pensaba seguir «el ejemplo» del presidente de Estados Unidos.

En su caso, la pregunta no se podía relacionar con dudas acerca de sus capacidades, sino con la caída libre persistente de su Partido Socialdemócrata (SPD) en los sondeos. Tiene 66 años, llevará tres en el poder el próximo diciembre y no se le observa un deterioro físico. Pero las encuestas colocan desde hace meses a la socialdemocracia en tercera posición, tras el bloque conservador de Friedrich Merzyla ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Esa fue la correlación de fuerzas confirmada en las urnas en los comicios europeos.

Insistentemente se baraja como posible relevo la figura de su ministro de Defensa, Boris Pistorius. Frente al poco nervio que se percibe en Scholz, su correligionario Pistorius es exponente de energía. Pistorius es una opción de «relevo virtual» y Defensa el puntal en el que parece creer Scholz para relanzarse. El canciller ve a Kamala Harris «muy capacitada» para ganar los comicios estadounidenses en noviembre. Pero si Donald Trump consigue regresar a la Casa Blanca ello no va a afectar las relaciones con Washington, asegura, dada la importancia que Alemania da al eje transatlántico, uno de los puntales de su política exterior.

«Alemania lidera en Europa en cuanto a seguridad y defensa. Destinaremos de forma continuada y duradera un 2% de nuestro PIB a Defensa de acuerdo a los criterios de la OTAN. Hemos aumentado el gasto en las fuerzas armadas de los 37.000 millones que se les destinaba del presupuesto nacional antes de mi llegada al ministerio de Finanzas, en 2017, a los 76.000 millones de euros actuales. Y para 2028 planificamos destinar 80.000 millones», aseguró Scholz. Se refiere con ellos a los cambios operados desde su gestión en Finanzas, entonces como ministro y vicecanciller de la última gran coalición de Angela Merkel, y acrecentados a raíz de la invasión de Ucrania. Es decir, del «cambio de era» (Zeitwende en alemán) que anunció al iniciarse la agresión a gran escala de Rusia.

#### Cien mil millones

Las inversiones en el Ejército se han convertido en el mantra de Scholz desde febrero de 2022. Décadas de recortes dejaron un ejército maltrecho. La austeridad de la era Merkel hicieron estragos no solo en unas infraestructuras impropias de la potencia económica que es, sino también en la seguridad nacional. La Zeitwende venía acompañada del anuncio de un paquete inversor de 100.000 millones. El objetivo queda aún a años vista, pero en la última cumbre de la OTAN se anunció el estacionamiento de misiles de largo alcance de EEUU en territorio alemán. A este propósito siguieron las acostumbradas amenazas de Vladímir Putin, que alertó de la «respuesta» que ello derivaría por parte de Rusia. Pero también las críticas desde la socialdemocracia alemana, Estacionar misiles en Alemania conlleva un «peligro de escalada» con Moscú, advirtió Rolf Mützenich, jefe de su grupo parlamentario en el Bundestag.

Más directo aún es el representante del sector izquierdista de la socialdemocracia alemana.



Olaf Scholz, el canciller alemán, el pasado 1 de agosto.

El socialdemócrata asegura que volverá a presentarse como candidato en las elecciones de 2025

Ralf Stegner, quien en recientes declaraciones a la televisión pública ARD advirtió de que una decisión de estas características no concernía únicamente a Scholz. Recordó que a un canciller no se le puede atribuir una «infalibilidad papal». La copresidenta del partido, Saskia Esken, por su parte, aseguró que habrá el debido debate interno y en el Bundestag antes de aprobar ese despliegue.

Scholz da por hecho que el estacionamiento de los misiles se producirá en 2026. Y es un hecho que Alemania está invirtiendo fuertemente en Defensa, ha lanzado a sus socios europeos la iniciativa de escudo aéreo Sky Shield y se está equipando «masivamente», en palabras del canciller, con sistemas Arrow-3, Patriot, IRIS-Ty Skyranger. «Pero necesitamos más sistemas disuasorios, además de los misiles que ya tenemos», considera Scholz.

#### Sin disentimientos

El estacionamiento de misiles de largo alcance levanta ampollas en el SPD y contraviene los principios del pacifismo alemán que Scholz aseguraba compartir cuando llegó al puesto. Curiosamente, tiene de su lado el parecer de su socio, los Verdes, formación de raíces ecopacifistas. Tanto la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, como su colega de Economía y previsiblemente candidato verde a la Cancillería en 2025, Robert Habeck, lo defienden como necesario. El tercer socio, el Partido Liberal (FDP), apoya toda medida que revierta en favor de la industria, en este caso la armamentística. Al menos ahí, no hay disensos entre los socios de la llamada coalición semáforo.

#### Un herido grave

Christoph Reichwein / Efe

#### Detenido un joven de 15 años como autor de un tiroteo en Suecia

**EL PERIÓDICO** Barcelona

Un hombre de 25 años resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en las calles de Malmoe, en Suecia. Según recoge el diario Dagens Nyheter, la policía sueca ya habría detenido como posible autor de los hechos a un niño menor de 15 años. Los agentes afirmaban que ya estaban analizando las cámaras de vigilancia de la zona e interrogando a testigos para intentar esclarecer lo ocurrido.

El incidente ocurrió ayer por la tarde cerca del parque Moellevangstorget de la localidad sueca. Fue ahí donde, alertados por los ciudadanos, la policía local sueca a un hombre con heridas de bala que estaba tendido en un banco mientras pedía auxilio. Una ambulancia se trasladó rápidamente al lugar de los hechos, consiguió estabilizar al herido y lo trasladó a un hospital. Por el momento se desconoce el alcance de sus lesiones aunque algunos testigos afirman que en el momento de ser atendido por los sanitarios estaba despierto y podía ha-

«Hemos empezado a investigar lo sucedido y ya estamos buscando a todas las personas que han podido estar involucradas en los hechos», relató un portavoz policial, Fredrik Bratt, citado por el diario Aftonbladet. Además, según explicaron medios locales, se acordonó la zona mientras los técnicos forenses iniciaban sus pesquisas sobre este caso.

Un vecino de la zona, que fue testigo de los hechos, explicó que la víctima se tumbó en un banco del parque tras el ataque y que permaneció allí mientras pedía ayuda. También hay ciudadanos que relataron que el presunto autor de los hechos, el niño de 15 años, se alejó andando del lugar y que fue detenido poco después no muy lejos de la escena del crimen. La zona tiene varios comercios y suele estar muy concurrida, por lo que la policía afirma que habrá que recoger numerosos testimonios para reconstruir la cadena de los hechos.

#### **QUÉ MES ELIGES PARA LAS VACACIONES**

Fuente: Observatorio Nacional del Turismo Emisor Verano 2024



#### **Vacaciones**

Un 38% de los españoles sigue eligiendo el octavo mes del año como periodo de descanso, dos puntos menos que en 2023. El 29% escogieron julio y el 12%, junio. El periodo que más adeptos gana es septiembre, que crece cinco puntos respecto el ejercicio anterior y se sitúa en el 17%.

## Agosto, tendencia a la baja

Elisenda Pons

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ Barcelona

Lo de tomarse las vacaciones en agosto es cada vez menos tendencia. Un 38% de los españoles han escogido este mes como periodo de descanso laboral frente al 29% de los que lo hicieron en julio y el 12% de los de junio. El predominio de agosto, que hasta 2023 superaba siempre el 40% de las preferencias vacacionales, empieza a desinflarse, mientras crece la opción de septiembre, que escala cinco puntos respecto a 2023 y se sitúa ya en el 17%, según recoge el informe que elabora cada verano el Observatorio Nacional del Turismo Emisor (ObservaTur).

Se trata, según subraya este organismo integrado por expertos de la universidad y de empresas del sector, del «máximo histórico» alcanzado por septiembre, en un momento en el que los turistas (no solo los extranjeros, también los que viven aquí) apuestan cada vez más por la desestacionalización de las vacaciones. Este nuevo comportamiento se justifica, entre otros factores, por la expansión del teletrabajo en cada vez más empresas y porque el aumento del número de hogares formados por adultos sin hijos. Pero también por el cambio climático, que trae más olas de calor y hace que las condiciones meteorológicas en verano sean más extremas.

Agosto es el mes de vacaciones



Gente abarrotando una de las playas de Barcelona, la semana pasada.

elegido sobre todo por los viajeros de entre 18 y 49 años (41%-42%), mientras que septiembre los es para los mayores de 65 años, con un 30% de apoyos. En esta franja de edad, cada vez más activa y más numerosa, el noveno mes del año supera por la mínima a agosto, con un 27% de las preferencias.

El nuevo modelo es más desestacionalizado, hay turistas más allá de la temporada alta «Desde la pandemia, se está viviendo un claro cambio de tendencia en este sentido y los flujos de viajeros se están redistribuyendo a lo largo de todo el año, desde enero a diciembre. No podemos hablar de un fenómeno puntual», afirma David César Heymann, economista de CaixaBank Research y autor de otro estudio, este titulado El impacto del cambio climático en el turismo en España, con datos que recogen el gasto realizado por los visitantes a partir de tarjetas de crédito. Uno de los primeros beneficiados es el empleo, apunta Heymann, «porque al alargarse la temporada, también se alargan los contratos a los trabajadores que refuerzan esa temporada».

#### Gasto medio previsto

El presupuesto medio por persona para estas vacaciones de 2024 es de 677 euros, indica el estudio de ObservaTur, que solo analiza los hábitos y previsiones de los ciudadanos españoles, no de los visitantes extranjeros. «El gasto medio previsto registra una tendencia al alza, creciendo en 51 euros por persona respecto a 2023», señala. «Excluyendo a los que se alojarán en una segunda residencia [muchas veces ya pagada, porque es la casa del pueblo o el apartamento de la playa o la montaña], el presupuesto medio por persona será de 706 euros», agrega el informe.

Por segmentos de edad, el gasto aumenta a medida que los viajeros cumplen años, de manera que «entre los más jóvenes el presupuesto es de 634 euros y alcanza los 845 euros de gasto medio entre los mayores de 65 años». Así las cosas, y dado que septiembre gana terreno entre el sector sénior, no es descabellado afirmar en ese mes el gasto per cápita es mayor que el de agosto. Y por tanto, también resulta más interesante para los operadores del sector turístico.

Por partidas, el presupuesto en alojamiento es el que se lleva la mayor parte, con un tercio del gasto previsto. Tras ello, el 24% del dinero reservado para las vacaciones va a gastos en restauración y el 19% al transporte. Ya en un segundo nivel, por debajo del 20%, se sitúan las actividades de ocio y culturales que se realizan en el destino (11%) y las compras (10%).

El Banco de España, que el pasado mes de mayo publicó un informe corroborando que se está produciendo un cambio de patrón (que, en su caso, atribuye sobre todo al cambio climático), entiende que las consecuencias de lo que está ocurriendo son por ahora positivas. El nuevo modelo, aseguraba el organismo regulador en su análisis, es más desestacionalizado (porque los visitantes viajan más allá de la temporada alta de julio y agosto), más diversificado (porque no solo se opta por el sol y playa, sino que afloran nuevos destinos) y más rentable (porque se produce más gasto en lugar haber más turistas).

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024 Publicidad | 29

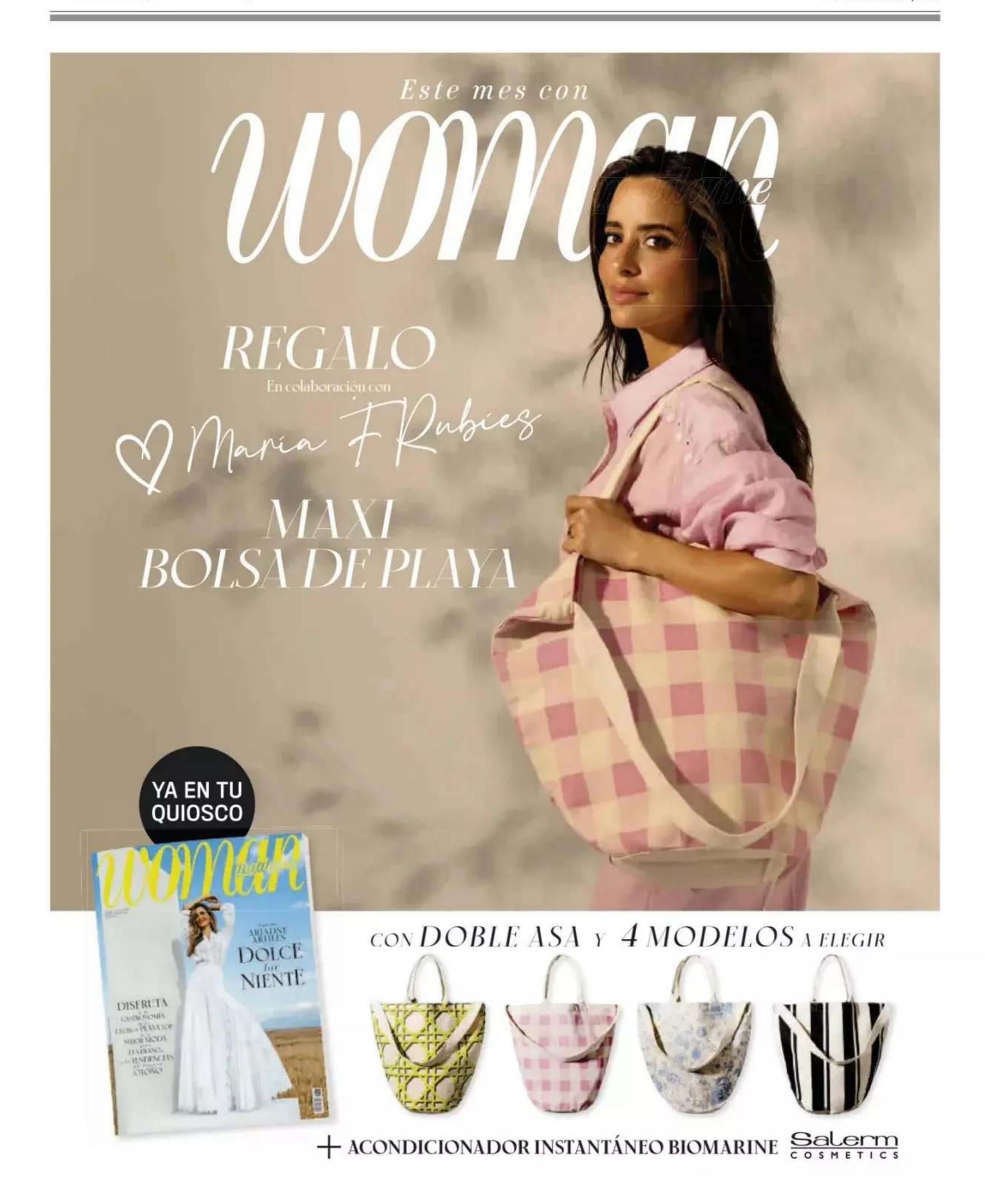

#### **SALUD MENTAL**

Trastornos como ansiedad, depresión o autolesiones siguen al alza entre unos adolescentes educados para el éxito y estigmatizados como Generación de Cristal por su supuesta fragilidad.

Inquietud por el impacto de los reveses en los jóvenes

PATRICIA MARTÍN Madrid

Ana María es una joven de 25 años que, tras romper con su novio, ha tenido que dejar de ir a trabajar durante unos días. Está muy ilusionada con su beca, pero entró en shocky ha acudido al psiquiatra en busca de ayuda. Pedro ha recurrido a los psicofármacos para poder soportar la tensión de la Selectividad, Y María es una joven que se ha desmoronado después de que un trabajo con inteligencia artificial. Son tres ejemplos de jóvenes que se han roto emocionalmente ante problemas cotidianos. Y no son los únicos.

Ante el Día Mundial de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, los psicólogos alertan de que los trastornos mentales en este sector de la población siguen disparados, una situación que se destapó con la pandemia y que aún continúa. Por ejemplo, un reciente estudio del Observatorio Social de La Caixa indica que casi la mitad de los jóvenes de entre 16 y 32 años reconoce padecer malestar emocional, pero solo el 30% pide ayuda cuando se siente mal y, de ellos, solo el 26% se dirige a profesionales de la salud. Y el informe anual del Sistema Nacional de Salud, publicado esta semana, indica que el trastorno de ansiedad se ha duplicado desde 2016, junto con otros problemas mentales.

En concreto, entre adolescentes y jóvenes destacan los problemas de comportamiento — las rebeldías extremas —, la ansiedad, la depresión o ambos a la vez, las autolesiones o los trastornos de conducta alimentaria (anorexia y bulimia). Y, los casos más graves, acaban en suicidio, que ha aumentado un 32% entre 2019 y 2021 en adolescentes de 12 a 17 años y teniendo en cuenta la franja hasta los 30 años casi un 8% de 2021 a 2022. Atendiendo a esta grave situación, se les ha definido como la Generación de Cristal, aludiendo a su supuesta fragilidad y a la falta de tolerancia a la frustración; pero los especialistas consideran que esta etiqueta les estigmatiza, cuando la problemática es fruto de las sociedades actuales. «Yo no podría el acento en la gente joven, sino en la sociedad, no podemos victimizarlos», apunta Tomás Santa Cecilia, director de CECOPS (Centro de Consultoría Psicológica).

El especialista pone como profesor descubriera que hizo un ejemplo que ahora se prima el éxito, pero no se educa en la frustración. «Se fomenta el éxito sin esfuerzo, pero no les enseñamos a que se puede fracasar y cómo gestionarlo». Además, las familias se exigen más que antes, quieren destacar en el trabajo, en el deporte y ser unos padres ejemplares, pero es difícil llegar a todo. «Queremos ser mejores padres pero con menos tiempo. No se trata de pasar más tiempo con nuestros hijos, sino en la calidad. No sirve estar con ellos pero mirando el móvil. Y fruto de nuestro estrés, sale esta

> Expertos apuntan que ahora solo prima el éxito y falta educar en la frustración

Los problemas cotidianos son los mismos, pero móviles y redes sociales no ayudan generación», resume.

También achaca el aumento de los malestares emocionales al culto al cuerpo, a la presión del grupo y a las omnipresentes redes sociales. «Internet promueve una sociedad superficial e irreal donde no hay problemas. Por ejemplo, ahora parece que todo el que no pasa el verano en la playa no es feliz y claro, no todo el mundo puede ir a la playa». Además, las redes y los videojuegos producen aislamiento social, de relaciones en persona, que son las que permiten desarrollar las habilidades sociales.

#### El éxito y la belleza

En la misma línea, la psicóloga Sònia Cervantes apunta que «vivimos en una sociedad ansiógena, que genera ansiedad, porque tienes que ser el mejor y los mensajes son que vas a conseguirlo todo». Asimismo, se inocula la idea de que el «éxito depende de la eterna juventud y se venera de forma enfermiza la belleza, lo que no ayuda a los jóvenes a madurar ni a aceptarse a sí mismos».

Otro problema, añade, es que «les estamos robando la niñez», porque se están «saltando etapas» y les damos un «empoderamiento evolutivo que no les toca y su cerebro no está preparado». Cervantes pone como ejemplo que las niñas se maquillen, pero no como un juego simbólico, a edades tempranas, o los bikinis con relleno que emulan el pecho de las mujeres, así como el paso al instituto a los 12 años, cuando antes era a los 14.

A su juicio, los problemas cotidianos a los que se enfrentan los jóvenes son los mismos que han existido siempre, el desamor, fracasar en los estudios, encajar en las redes de amigos, encontrar trabajo... pero «hace años no había móvil ni el bombardeo actual de estímulos, que te impide, por ejemplo, desconectar de tu exnovio, porque ahora puedes ver a diario qué hace y qué no, lo que supone un

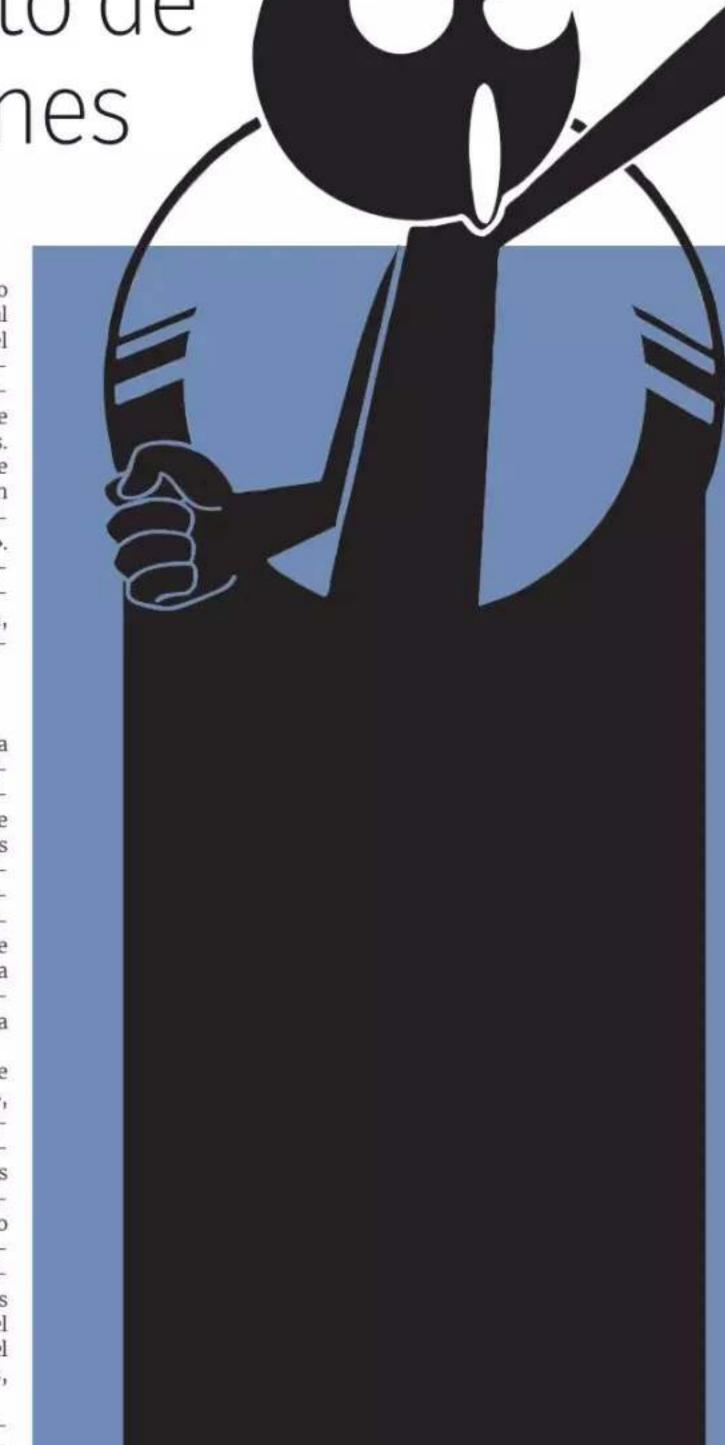



Hacerse cortes o golpearse en la preadolescencia se usa para regular emociones o mostrar malestar y es un trastorno que afecta al 25%.

## Un 30% de las autolesiones corre riesgo de acabar en suicidio

machaque emocional».

«El problema en los adolescentes y jóvenes es que su cerebro está en construcción, por lo que tienen menos recursos para el manejo de las situaciones y todo lo viven más intensamente», añade.

#### Cerebro en construcción

A su vez, Gloria Bellido, de la Sociedad Española de Psicología Clínica, indica que los problemas del día a día a veces son solo el «desencadenante», como la gota que colma el vaso, pero en ocasiones el caldo de cultivo son situaciones de abandono, acoso, maltrato, sucesos traumáticos, divorcios conflictivos... «Influye mucho la etapa de o a 3 años, que es cuando se desarrollan las emociones y los problemas de salud mental pueden deberse a que en la niñez los hemos sobreprotegido, como padres que queremos que tengan éxito y sean felices, pero también sucede al revés, a veces se los ha dejado a su suerte porque los padres tienen que pasar muchas horas trabajando», indica Bellido.

La parte positiva es que en los últimos años se ha roto el tabú en torno a los problemas mentales y especialmente los jóvenes son más capaces de verbalizarlos y pedir ayuda. Pero a veces también se cae en el «autodiagnóstico o que se llame depresión a un mal de amores, que causa simplemente tristeza», apunta Santa Cecilia.

Otro problema es que ante la falta de psicólogos y psiquiatras, se abusa y normaliza la toma de psicofármacos. «Vivimos en la España del Trankimazin», resume Cervantes. P. M. Madrid

Apagarse cigarrillos. Golpearse contra la pared o darse bofetadas. O hacerse cortes en antebrazos o cara interna de los muslos. Las autolesiones han irrumpido en las sociedades actuales, especialmente entre preadolescentes y jóvenes, como un mecanismo para autorregular las emociones, sentir alivio ante un problema, llamar la atención o mostrar un malestar mental. Es un trastomo que ha ido a más en los últimos años y que ahora alcanza al 25% de las generaciones más jóvenes en todo el mundo.

Y el peligro no es tanto la autolesión en sí, que puede ser superficial, sino que generan adicción de riesgo extremo, según las investigaciones recogidas en el libro The Oxford Handbook of Nonsuicidal Self-Injury, en el que participa Hilario Blasco-Fontecilla, investigador de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y director médico del Centro de Bienestar Emocional Emooti, junto a otros expertos internacionales.

La evidencia científica señala que, como al aparecer una herida o golpe el cuerpo liberta beta-endorfinas en sangre, que sirven para calmar el dolor y producen una sensación placentera, las autolesiones pueden liberar dicha hormona y generar una adicción similar a la que provoca el tabaco o las drogas.

«Lo que puede empezar como un mecanismo de regulación emocional [...] porque los seres humanos toleramos mejor el dolor físico que el emocional, puede derivar en un mecanismo de recompensa que hace que cada vez se necesite más asiduidad o más intensidad en las autolesiones pudiendo llevar al descontrol y a compartir los síntomas de abstinencia que se experimentan en otras adicciones», ex-

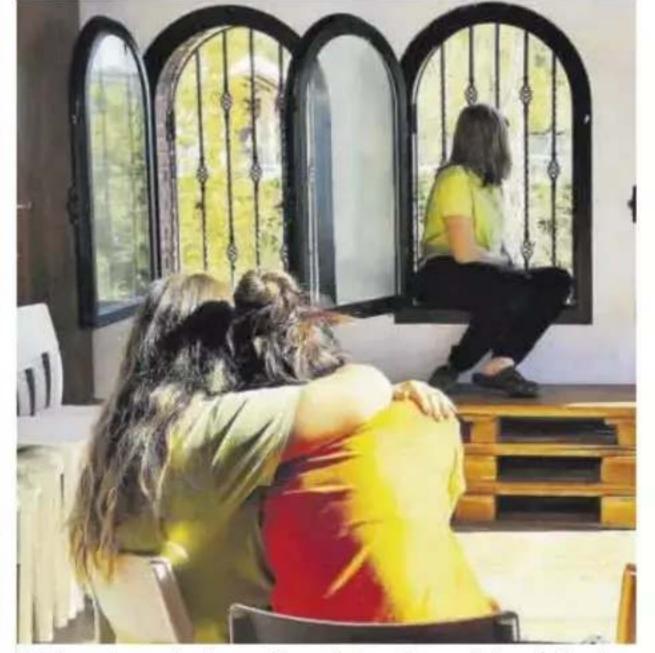

Adolescentes con trastornos de conducta en la escuela terapéutica de Can Ros de Amalgama7, en Tarragona.

plica el doctor Blanco-Fontecilla.

La situación es tan peligrosa que la probabilidad de que un adolescente que se autolesiona intente suicidarse es de un 30%, aproximadamente el doble que en un adulto que se autolesiona. «Las autolesiones son como si el adolescente pusiera el semáforo en ámbar para pedir ayuda. Si no acudimos a tiempo, el riesgo de que pasen a un intento de suicidio es muy elevado», añade el doctor.

#### El posible suicidio

Y hay que tener en cuenta que, según la Fundación Anar, de ayuda a menores en riesgo, los casos atendidos por ideación suicida se han multiplicado por 23 desde la llegada de la pandemia y los intentos de suicido por 25. Y las estadísticas indican que el 2% de los adolescentes españoles intentará suicidarse en algún momento a lo largo de su vida. Además, el uso de las nuevas tecnologías en los intentos de suicidio ha aumentado del 33,5% al 51,5%.

Y alerta de que el trastorno puede empezar muy pronto, cuando el niño tiene cinco o seis años, aunque la franja más peligrosa es entre los 13 y los 17 años, que es donde pueden recurrir al suicidio. A partir de esa edad, hasta los 24, las autolesiones suelen disminuir pero aumentan los intentos de quitarse la vida.

Ante ello, Blanco-Fontecilla reclama un plan de formación específica especialmente para los profesionales de atención primaria, «ya que son ellos los que suelen detectar los primeros síntomas de autolesiones o ideación suicida entre sus pacientes». «El bienestar de los niños y adolescentes es una emergencia de salud pública», concluye.

#### 62 muertos

El hielo en las alas pudo provocar el accidente aéreo de Brasil

ALBA CASANOVAS TORRE Barcelona

Elisenda Pons

Nuevos datos sobre el vuelo 2283 de Voepass que el pasado viernes se estrelló en Brasil sin dejar supervivientes. Por un lado, la aerolínea ha elevado de 61 a 62 las personas que iban a bordo tras «la confirmación de la muerte de un hombre que no estaba registrado en la lista inicial de pasajeros», indicó. Por el otro, el avión tenía una avería en el panel de navegación, entre otras deficiencias pendientes de reparar. También se cree que la presencia de hielo en las alas pudo provocar que el avión cayera en barrena.

La aeronave, un modelo ATR 72-500 propulsado por dos motores turbohélice construido por ATR hace 14 años, tenía que solventar algunas carencias que le fueron detectadas en la última inspección técnica. La mayoría de los problemas eran poco relevantes. Así lo revela el diario brasileño O Globo, que ha tenido acceso al informe de esa inspección. Las autoridades brasileñas encontraron ayer las cajas negras en una zona residencial de Vinhedo, a unos 80 kilómetros del aeropuerto internacional de Guarulhos, en las afueras de Sao Paulo, donde debía aterrizar. «Las informaciones proporcionadas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa) aún no permiten saber si el problema con el EHSI jugó algún papel en el accidente», añadió el medio.

En un comunicado, Voepass no negó las deficiencias enumeradas en el informe de inspección, pero reiteró que el avión estaba dentro de los estándares exigidos para el despegue. El sur de Brasil sufre una ola polar, por lo que el frío pudo haber congelado las alas, provocando un fallo del sistema y en su capacidad para mantenerse en el aire.

### Funeraria y Tanatorio Centro

Camino de las Torres, 73 - Zaragoza Tel. 976 27 27 11 (24 H.)





Adaptados a todos los criterios Posibilidad de financiación Presupuestos telefónicos (24 h.) Compañías de seguros y particulares

#### Panorama literario aragonés

El colectivo creado en septiembre de 2023 tiene entre sus objetivos la creación de un festival literario en la provincia, extender su actividad más allá de la frontera española y fortalecer la relación con autores nacionales.

## La poesía turolense, más viva que nunca gracias a la Plataforma **Poetas por Teruel**

ALBA ORTUBIA

Zaragoza

La poesía emerge entre la despoblación, y así lo comprueba la Plataforma Poetas por Teruel. En septiembre de 2023, Cristina Giménez, Nacho Escuín, Marisol Julve, Jesús Cuesta, Mario Hinojosa y Fabián Navarrete se propusieron crear una asociación cultural desde la que difundir la actividad literaria de la provincia. El germen de la Plataforma surgió en unos vermús literarios con micro abierto organizados por el Instituto de Estudios Turolenses. «Allí detectamos que en Teruel había mucha gente interesada por la poesía y con ganas de hacer cosas», recuerda Nacho Escuín.

Menos de un año después, la Plataforma Poetas por Teruel ya se ha consolidado en el panorama literario aragonés con iniciativas como el ciclo Poesía y más, una cita de periodicidad mensual en la que cualquier escritor o aficionado a la poesía puede recitar versos ajenos o propios. «Teruel es pequeño y tiene sus limitaciones, pero aún así, mucha más gente de la que pensamos escribe poesía, y buena poesía», afirma Cristina Giménez, directora de la asociación.

Además de Poesía y más, el pasado 15 de junio la Plataforma Poetas por Teruel dio el pistoletazo de salida a un nuevo ciclo: Los libros de los demás, unos encuentros en los que autores de toda la geografía española presentan sus libros e intercambian impresiones con los asistentes. Los escritores valencianos Patricia Crespo Alcalá y Víctor Gómez Ferrer fueron los encargados de abrir el ciclo que se prolongará hasta finales de año. «La idea es diseñar actividades a largo plazo que vayan creciendo. Hemos empezado a presentar proyectos a las instituciones y nos están posibilitando hacer mejores los actos y dignificar nuestras propuestas», reconoce Escuín.

La gran acogida de las actividades realizadas hasta el momento parece asegurar esa continuidad. «Al principio pensába-



Algunos de los integrantes de la Plataforma Poetas por Teruel.



La plataforma cuenta con diferentes iniciativas a lo largo del año.

mos que sería más complicado porque los lectores de poesía son escasos, pero el ciclo está yendo a más. Intentamos ofrecer un punto extra, en algunos encuentros incluso ha habido rap o diferentes performances», explica Giménez. Aunque, de momento, todos los actos se hayan realizado en la ciu-

dad de Teruel, Poesía y más pronto llegará a diferentes zonas de la provincia, como las comarca de Albarracín, el Bajo Aragón y las Cuencas Mineras. «Queremos consolidar un proyecto único que permita acceder a la cultura en igualdad de condiciones, residamos donde residamos», asegura

la directora del colectivo.

La plataforma turolense también tiene entre sus propósitos extender su actividad más allá de la frontera española. «El año que viene nos gustaría participar en ferias del libro, quizá incluso fuera de Aragón. También queremos fortalecer la relación con los autores nacionales para poder tener más presencia en más sitios», afirma Nacho Escuín.

El Periódico

Pero, sin duda, el objetivo más ambicioso del colectivo aragonés es crear un festival de poesía en Teruel. La meta parece más cercana tras el convenio firmado el pasado 21 de junio entre la Asociación Aragonesa de Escritores y la Plataforma Poetas por Teruel, pues uno de los puntos del documento plantea desarrollar dicho festival. «Según como vaya esta convocatoria de ayudas, podríamos celebrar la primera edición este año y sino en 2025» confirma Nacho Escuín. Cristina Giménez, sin embargo, no se aventura todavía a poner fecha a la ansiada cita: «Iremos trabajando poco a poco hacia el festival. Nos estamos poniendo algún reto para que el efecto llamada termine de convencer a la gente de fuera. Lo primero es que la poesía llegue a todos los públicos, que no se quede solo en los expertos», recalca la presidenta de la Plataforma de Poetas por Teruel.

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Feria de la Albahaca

Enrique Ponce, en su gira de despedida, hizo parada en Huesca incluyendo en el lote la presencia de su patrocinado David Galván y el concurso de tres toros de Samuel Flores.

## Ginés Marín escapa al plomazo al cortar las dos orejas al sexto toro

#### SEGUNDA DE LA FERIA

Tres toros de Moreno Pérez-Tabernero y tres de Samuel Flores (2º, 3º y 4º). Enrique Ponce, que se despedía de la ciudad de Huesca (silencio y oreja); David Galván (saludos tras aviso y oreja con petición); Ginés Marín (silencio tras aviso y dos orejas). Lleno. Algo de viento racheado al comienzo del festejo. Dos horas y media de duración.

CARMELO MOYA Huesca

La segunda corrida de la feria de La Albahaca estaba inspirada en el soporte argumental de la despedida de Enrique Ponce (Chiva, 1971). Ese perfil de amabilidad y reconocimiento por los servicios prestados era la excusa que cubría, como el riego a manta, la imposición en el cartel de un torero como David Galván - que se supone, venía en el acuerdo poncista-como también se infiere, los tres toros de Samuel Flores, amigo personal del torero. Los otros tres animales pertenecieron al hierro de Moreno Pérez-Tabernero (antes Miranda y Moreno). A tenor de las hechuras, nada exigentes para un coso como el oscense ¿no hubiera sido más aceptable buscar seis del mismo criador? Sólo por una cuestión estética, vamos. Pero bueno, ya los



Ginés Marín salió a hombros en la segunda de la Albahaca.

públicos están tan poco formados y/o concernidos que no protestarían ni a la vaca de Milka pintada de morado que asomara por el portón de toriles. Al menos, mientras corra el mollate por los tendidos.

Así que antes de principiar, como si Ponce hubiera nacido en el Coso o fuese la reina madre, se le obsequió con largura y en abundancia: primero por el Cuerpo Nacional de Policía, que le hizo entrega de una camiseta (?), luego las peñas de la ciudad y finalmente la empresa Tauroemoción. O no llegamos o nos pasamos.

En tarde de grandes aportaciones por el personal subalterno uno de los más destacados del festejo resultó ser Víctor del Pozo. En su faceta de lidiador, en el toro que abrió plaza destacó parando al cuatreño de salida, bajándole las manos, llevándolo embebido hasta dejarlo en la jurisdicción de Ponce. El toro entonces se frenó en seco y el valenciano ni siquiera lo cató. Se cambió el tercio en un funesto atisbo especulativo: no va a andar. Y así fue.

Tauroemoción

En el caballo hizo fú. Del Pozo se empleó fetén lidiándolo cabalmente en banderillas y así, mansazo, llegó colándose por el lado derecho al hilo de las tablas bajo el tendido de sol. Ponce entonces se puso en prevengan y en cuanto pudo se lo quitó de enmedio. En ese toro, no fue ni su propia sombra.

Algo más de vida tuvo su otro, un toro bien comido y de aspecto un tanto ridículo: una cabecilla jibarizada pegada a un cuerpote fofo pero que metió los riñones en un puyazo fuerte. Ante tal beldad decidió no discutir y llevarlo mareado muy por la cara, sin molestar, acompañando, en un jaleo que algunos advierten como virtud. Sea pues.

Y si David Galván había gozado de escasas opciones en su primero, un toro paradote ante el que la cosa no se concretó entre ponte bien y estate quieta, a punto estuvo de cortarle las orejas a su segundo. Allá, bajo las peñas trajinó a un toro de horrible estampa: avacado, cornalón y suelto de carnes que tomó dos varas, la segunda al relance en su plan de huída. Extensísima la cosa para tan poca chicha, como la espada viajó efectiva se pidieron las orejas por agotamiento. Golferío en exceso del subalterno que no conseguía cortar el despojo (aplíquese aquí el modo ironía) para echarle el público encima al presidente Emilio Latorre, que no tragó. A Sierra Morena.

A todo esto, Ginés Marín, que había apechugado con un moñaco que difícilmente podría adscribirse a la raza de lidia, encontró el toro de la tarde en sexto lugar.

Con el hierro de Miranda Pérez-Tabernero, Peluchote de nombre, ya prometió sus cualidades de salida. Largo y siempre por abajo, llegando hasta allá a la salida de los vuelos del percal, confirmó durante toda la lidia esas condiciones favorables que lo aúpan al cuadro de honor de este tinglado.

Y Ginés no lo dejó escapar en la práctica pero no lo crujió. La faena resultó plana, careciendo de esa cima que te hace saltar del asiento. El espadazo (con vómito) resolvió a favor del torero. Huesca ni un día sin puerta grande. Cúmplase. ■

Ångel de Castro

#### Una banda aragonesa de leyenda

La cuenta oficial de la banda lanzó el sábado por la noche un enigmático tuit en el que citaba a sus fans «en próximos días»

## Héroes del silencio 'juega' con su posible regreso en las redes sociales

D. M. B. Zaragoza

«Estad atentos. En próximos días todos seremos más Héroes». Bastaron esas pocas palabras lanzadas el sábado desde la cuenta oficial de Héroes del silencio para que se desataran las especulaciones. ¿Habrá nueva gira de Héroes del Silencio, es decir, un reencuentro de Enrique Bunbury, Juan Valdivia, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel sobre los escenarios como aquel de 2007? Nadie sabe la respuesta y es difícil vaticinar qué puede pasar. Es cierto que el rumor lleva en el aire des-

de hace mucho tiempo pero si nos atenemos a las últimas declaraciones de Enrique Bunbury (que acaba de cumplir 57 años en plenitud) no parecía muy posible. Llegó a tildar de un 1% las opciones de que el reencuentro sucediera... pero con el zaragozano nunca se sabe.

La otra posibilidad que también



Héroes del silencio en La Romareda en los años 90.

es algo que comentan los fans por redes sociales es que se trate de una nueva reedición de la banda aragonesa.

Ya el 1 de agosto desde la misma

cuenta se caldeaba el ambiente con el siguiente mensaje: «Agosto 2024. Siempre Héroes» y un vídeo de la gira de reencuentro de la banda en 2007. ■ 34 | Cultura el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

En la ciudad de Austin – Minesota, no Texas-, hay un museo que hará las delicias de los aficionados a la gastronomía, a los temas bélicos, al humor inteligente y, por qué no, a la informática. Se trata del museo Spam, un centro dedicado a glosar las virtudes de la carne cocida que alivió el hambre de las tropas americanas durante la Segunda Guerra Mundial, inspiró uno de los sketches más recordados del grupo británico Monty Python y dio nombre a los correos electrónicos no deseados.

En la Nochevieja de 1937, Jay Hormel, director de Hormel Foods Corporation, convocó un concurso para renombrar el popular jamón cocido y especiado que su empresa comercializaba desde hacía ya unos años. El ganador de los 100 dólares del premio fue el actor Ken Daigneau, que propuso el nombre de Spam, denominación que hacía referencia a dos de las características del producto: SP por spicy [especiado] y AM por ham [jamón].

Sin embargo, con el tiempo, los consumidores, críticos con la calidad del producto, fueron dando otros significados a ese acrónimo. Por ejemplo, Squirrel, possum and mouse (Ardilla, zarigüeya y ratón), Spare parts already minced (Restos previamente picados), Something posing as meat (Algo que pretende pasar por carne) Specially processed artificial meat (Carne artificial especialmente procesada) o Sizzle pork and mmm (Cerdo chisporroteante y mmm), este último creado por los propios responsables de Hormel Foods Corporation, conocedores de las bromas que se hacen sobre sus productos y siempre abiertos a seguirlas.

#### Millones de latas

Concebido como una solución para aquellos que no querían dedicar demasiado tiempo y dinero preparando la cena después de una agotadora jornada de trabajo, el verdadero éxito de Spam llegaría durante la Segunda Guerra Mundial. Necesitado de un alimento para las tropas que se pudiera transportar fácilmente, se pudiera conservar durante largo tiempo y pudiera ser consumido en crudo o con una mínima elaboración, el Ejército de Estados Unidos compró a Hormel Foods Corporation millones de latas de Spam. Además de alimentar a las tropas, fueron entregadas como ayuda a la población inglesa, que, durante la postguerra, continuó comiendo Spam hasta hartarse. Un hecho que tal vez explique el famoso sketch de Monty Python en el que un matrimonio que acude a un restaurante, intenta sin éxito comer algo que no contenga Spam. «¿Tienes algo sin spam?», pregunta la esposa. «Bueno, hay spam, salchichas de huevo y spam,

#### Museos curiosos

Sin desmerecer a instituciones como el Museo Metropolitano de Nueva York o el Instituto de Arte de Chicago, para conocer la verdadera historia de Estados Unidos, nada mejor que darse una vuelta por el Museo Spam, situado en la ciudad de Austin (Minesota).

## Mucho más que correo basura y chistes

**EDUARDO BRAVO** Madrid



Dependencias del Museo del Spam.

que no tiene mucho spam», res-

ser recorrido in situ o por medio de

visitas virtuales gratuitas previa

inscripción a través de la web, re-

pasa de manera cronológica y con

abundante material gráfico, ví-

deos, dioramas y diferentes am-

bientaciones -entre las que se en-

cuentran un antiguo comercio de alimentación, la recreación de una

oficina de la compañía o un esce-

nario de inspiración bélica-, la

evolución de Hormel Foods Cor-

conocer los orígenes de sus fun-

dadores, sus duros comienzos en

el campo de los mataderos de

carne, la posterior creación de su

primera factoría, su éxito empre-

sarial de la mano de sus innova-

ciones culinarias y la trascen-

dencia que tuvieron sus produc-

tos en la vida de los estadouni-

denses en momentos clave de su

De hecho, el museo hace espe-

historia como el crack de 1929.

A lo largo de la visita es posible

poration.

El museo de Austin, que puede

ponde la camarera.



El centro está en Austin.

El centro hará las delicias de los aficionados a la gastronomía, a los temas bélicos y al humor inteligente

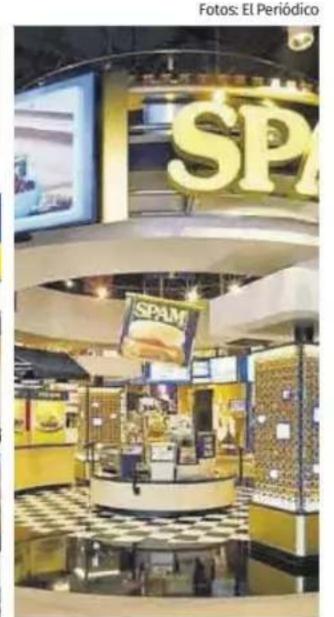

La visita es curiosa cuanto menos.

cial hincapié en cómo situaciones

tan complicadas como la Gran De-

presión o la Guerra Mundial defi-

nieron algunas de las decisiones

empresariales de los Hormel. Fi-

nalizada la Gran Depresión, por

ejemplo, se hicieron cargo de más

de medio millón de latas de con-

servas que habían quedado sin

utilizar tras la finalización de los

planes de recuperación del New

Deal de Roosevelt. Obligados a lle-

narlas de alguna manera, los res-

ponsables de la empresa decidie-

ron darles uso creando nuevas va-

gresaron del frente los supervi-

vientes de los casi dos mil emplea-

dos de Hormel que habían sido lla-

mados a filas para combatir en la

Segunda Guerra Mundial, la em-

presa no despidió a las mil tres-

cientas mujeres que había contra-

tado para mantener la producción,

sino que las mantuvo en plantilla y

aprovechó ese exceso de mano de

obra para producir nuevas varie-

Del mismo modo, cuando re-

riedades de Spam.

dades de Spam.

Capítulo aparte merecen los modernos métodos de comunicación que desarrolló la compañía y que también están presentes en el museo. Entre ellos, el uso del cómic como soporte publicitario o la creación de grupos musicales de más de veinte miembros para que recorrieran las ciudades estadounidenses realizando espectáculos, visitando radios y comercios en los que interpretaban canciones relacionadas con los productos de la compañía. De hecho, tal vez sea esta inteligente y versátil forma de entender la comunicación la que ha llevado a la compañía a, no solo no tomarse a mal las bromas sobre sus productos realizadas por Monty Python o que se denominen spam los correos insistentes, molestos y no deseados, sino a incluir ese tipo de referencias en el museo.

Prueba de ello es que una de las salas esté dedicada en su totalidad a Spamalot, el musical basado en Los caballeros de la mesa cuadrada en el que, desde el título, se hacen numerosas referencias a esta variedad gastronómica que constituye una importante parte de la dieta de varios países.

#### Festividad de la cosecha

En una de las últimas salas de museo, el visitante es informado de que en Inglaterra se celebra anualmente la semana Spam, que para conmemorar la festividad de la cosecha en Corea del Sur regalan elegantes estuches con diferentes variedades de Spam acompañados de dos botellas de aceite de oliva importado directamente de España o que el país que más Spam consume es Guam -con 16 latas per cápita al año-, seguido por Panamá, Filipinas y Hawái, donde no solo McDonalds, Burger King han incorporado Spam a sus menús, sino que se ha creado incluso una nueva comida llamada suubi, una suerte de sushi maki con arroz prensado, Sparn y alga nori.

Para finalizar, solo añadir que, si se animan a visitar el museo Spam estas vacaciones, sepan que no se puede consumir comida ni bebida procedente del exterior. A cambio, hay fuentes de agua en diferentes lugares del edificio y en la cafetería se sirve Spam, Spam, Spam, Spam...

El universo Spam es abundante en productos promocionales y de recuerdo. En la tienda del museo pueden encontrarse más de 200 objetos con el logotipo para todo tipo de públicos. Desde una calcomanía de una lata de Spam para los más pequeños (unos 0,25 euros) a un elegante juego para mantener la temperatura del vino o champán y dos vasos de metal con interior de cristal (150 euros). Un sofisticado set perfecto para un picnic romántico con platos cocinados siguiendo uno de los libros de recetas mientras se viste un delantal con el logotipo impreso. ■

el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024 Publicidad | 35

nuevo libro de la colección 'Memoria visual de Zaragoza'











## Los agitados años 10

Gran Archivo Zaragoza Antigua

## Memoria visual de Zaragoza

EL PERIÓDICO DE ARAGÓN te ofrece un nuevo libro de la colección 'Memoria visual de Zaragoza. Los agitados años 10'.

## Una obra con más de 300 imágenes comentadas de esta década.

Un recorrido por la ciudad, sus barrios y aspectos de su economía y sociedad en la década de los 10, inquieta época marcada por la crisis del régimen de la segunda restauración borbónica, y el choque entre la industrialización y modernización con una estructura social precaria, agravado por las carestías provocadas por la Gran Guerra.



#### consíguelo ya

en tu punto de venta y en tienda.elperiodicodearagon.com

## el Periódico

Distribución exclusiva en Zaragoza capital y área metropolitana

#### **REAL ZARAGOZA**



S. VALERO / J. OTO Zaragoza

El Real Zaragoza ha rechazado la oferta del Almere holandés por Jair Amador. El club holandés no estaba dispuesto a asumir el cien por cien de la ficha del central (en torno a 300.000 euros), sino algo más de la mitad, lo que el director deportivo zaragocista, Juan Carlos Cordero, consideraba del todo insuficiente, por lo que la propuesta ha sido desestimada y el Almere, que no estaba dispuesto a subir la oferta, ya la ha retirado.

Ahora, el propio Cordero es el que asume la búsqueda de un destino apropiado para Jair, que no cuenta para Víctor Fernández. El hispano-luso, sin embargo, está llamado a ser titular en el estreno liguero, el viernes en Cádiz, si el Zaragoza no consigue antes incorporar un central. Y es que, con solo Jair y Lluís López como especialistas en esa demarcación, aún deben llegar tres centrales en la que ya es la tarea más urgente y «prioritaria», como admitió el propio Cor-

dero el pasado jueves, durante la presentación oficial de Keidi Bare y Aketxe como nuevos jugadores zaragocistas.

Pero, si no hay marcha atrás, Jair no jugará en la máxima categoría de Países Bajos, a pesar de que la oferta era del agrado del futbolista, que ya sabe que no saldrá antes de que llegue otro central. El defensa podría ser, de hecho, el único descarte del Zaragoza que aparecería como titular en el primer partido de Liga ante la falta de competencia en el puesto. En ese escenario, en el que también podría incluirse a Bermejo si el madrileño tampoco sale antes del viernes y Víctor considera adecuado concederle la titularidad en la parte derecha del ataque zaragocista, el central afrontaría un encuentro al que el equipo aragonés llegará, si Cordero no lo remedia antes, con solo dos centrales del primer equipo y con Barrachina, del filial, en el banquillo.

Con cuatro días por delante hasta el estreno liguero, el objetivo del director deportivo es abrochar un central a comienzos de se-

#### Alternativas

#### Montero jugará en el Racing

El sevillano Javi Montero, una de las alternativas que barajaba el Zaragoza a sus tres primeras opciones para el centro de la defensa, ya ha dejado de serlo. Y es que el andaluz jugará en el Racing después de que las dudas de Victor hicieran que el Zaragoza no se decidiera a lanzarse a por el defensa, que rescinde el año de contrato que le quedaba con el Besiktas turco. Montero, de 25 años y 1,85, ha disputado 46 partidos con los turcos, que lo cedieron primero a Hamburgo y luego al Arouca luso, con el que jugó 34 partidos.

mana e, incluso, que juegue en Cádiz con algún entrenamiento previo con sus compañeros. «Es una prioridad para nosotros el tema de los centrales, aunque sólo sea por número. Tenemos a Jair y Lluís López, pero las primeras opciones nos están costando más de la cuenta. Muchos de ellos no están libres y parece que un día se puede avanzar y al siguiente cambia. El mercado es muy dinámico y hay que tener tranquilidad y saber cuándo vas a apostar realmente y dar ese paso por ese jugador. Somos conscientes de los problemas que tenemos, pero tampoco podemos traer a alguien que no estemos al 100% seguros de que nos va a ayudar», dijo Cordero.

Joao Basso, Lekovic y Kostis siguen siendo los objetivos prioritarios, si bien los dos primeros han sido titulares con sus respectivos equipos (Santos y Estrella Roja), mientras que el central del Atlético de Madrid está completando una gran pretemporada con el primer equipo y en caso de salir no lo hará hasta que llegue otro central. Su compañero Mouriño figura entre las alternativas que baraja Cordero en caso de no poder hacerse con sus primeras opciones, pero la segunda cesión del uruguayo se antoja complicada ya que cuenta con el interés de dos equipos de Primera: Espanyol y Getafe.

Pero, mientras Cordero exprime el mercado en busca de centrales, Jair sigue ejercitándose a las órdenes de Víctor, cuya opinión no ha cambiado. El técnico quiere a Jair fuera del equipo, pero el club considera que todavía no se dan las circunstancias idóneas para abrirle la puerta de salida. La cuenta atrás ya ha comenzado.

El hispano-luso, por el que también preguntó el Málaga a comienzos del verano, acumula cuatro temporadas completas en el 
Real Zaragoza, con el que le resta 
un año de contrato tras renovar el 
curso pasado. A punto de cumplir 
35 años, ha venido siendo fijo en 
las alineaciones desde que llegó, 
en la temporada 2020-2021, procedente del Maccabi Tel Aviv de la 
mano del entonces director deportivo del club aragonés Lalo 
Arantegui. 

■

Lunes, 12 de agosto de 2024

# El Elche contacta con Bakis

Sarabia propone el fichaje del delantero, que ofreció su mejor versión con el técnico vizcaíno en el Andorra

• La salida del club de Chema Aragón, que no quería al turco, allana el camino para el reencuentro

S. VALERO / J. OTO Zaragoza

A Sinan Bakis se le abre una opción para seguir en el fútbol español. El Elche ya ha contactado con el delantero turco, al que todavía le restan dos temporadas de contrato con el Real Zaragoza pero al que hace tiempo que se le dejó bien claro que no cuenta y que debe buscarse destino.

El técnico del Elche, Eder Sarabia, habría sido el encargado de llevar a cabo esos contactos para conocer la predisposición del jugador a reencontrarse con el que fuera su entrenador en el Andorra, donde Bakis ofreció su mejor versión anotando doce goles en una gran temporada del punta y del equipo del Principado. Ahora, Sarabia confía en recuperar a un futbolista que viene de no anotar un solo gol en su primera campaña en el Zaragoza pero en el que el entrenador vizcaíno sigue creyendo.

Bakis, que ve con muy buenos ojos la posibilidad de recalar en el Martínez Valero, encaja en lo que Sarabia busca para reforzar el ataque, pero la operación está irremediablemente condicionada por el apartado económico. Y es que el elevado salario del jugador (alrededor de 750.000 euros) supone un escollo importante para el Elche. Y el Zaragoza exige que el club de destino de Bakis asuma la totalidad de su ficha, algo que, por ejemplo, frenó su fichaje por el Ankaragucu, que aspiraba a la cesión con opción de compra del atacante en caso de ascenso. La entidad turca estaba dispuesta a hacerse cargo del 80% su sueldo, pero el Zaragoza rechazó asumir el 20% restante, lo que impidió abrochar una operación que desde Turquía llegó a darse por cerrada y que devolvería a su país a un futbolista clave en busca del retorno del Ankaragucu a la máxima categoría.

Pero a Bakis, que ha tenido una participación testimonial en los partidos de pretemporada con el Zaragoza, le seduce mucho más la posibilidad de jugar en el Elche y continuar en España y reencontrarse con Eder Sarabia, el entrenador con el que se convirtió en uno de los delanteros más cotiza-



Sinan Bakis, durante el encuentro amistoso disputado por el Real Zaragoza en Tarazona ante el equipo local.

Sarabia, que no se da por vencido con Marc, sueña con reunirse de nuevo con él y con Bakis

El Zaragoza exige que el club de destino del turco se haga cargo de la totalidad de su ficha dos de Segunda merced a una gran campaña que le llevó al Zaragoza y que también está deseando reunirse otra vez con Marc Aguado, mediocentro de aquel Andorra y al que llegó a comparar con Sergio Busquets.

#### Otra vez el Elche

Continúa, de este modo, el enredo entre el Elche y el club aragonés. El interés de la entidad alicantina en Marc Aguado y el de los aragoneses en Edgar Badía no ha ido, de momento, más allá. Especialmente en el caso del meta, cuyo entorno ya da por hecho que seguirá en el Elche y que será su compañero Dituro el que saldrá rumbo a Arabia.

El turco, que tan solo ha participado en un partido (en Tarazona) a lo largo de la pretemporada, fue un descarte de Víctor desde el principio. Y eso que el técnico aragonés trató de recuperar al punta por todos los medios cuando se hizo, el pasado mes de marzo, con las riendas del equipo. Pero el intento fue baldío y, tras cinco partidos en los que el turco estuvo lejos de responder a la confianza del técnico, este tiró la toalla y dejó de contar con el otomano, que pasó a tener un rol prácticamente residual hasta el final de la temporada.

El turco llegó el pasado verano al Real Zaragoza procedente del Andorra, donde había terminado como tercer goleador de la Segunda División. Su incorporación obedecía a la necesidad del club aragonés de encontrar el gol que tanto se le ha resistido a sus delanteros de referencia en los últimos años. Sin embargo, y aunque comenzó siendo titular indiscutible, Bakis terminó la temporada sin anotar un solo gol y perdiendo poco a poco su protagonismo en el equipo.

Laura Trives

El punta, de 30 años, ha jugado como zaragocista 19 partidos, 14 de ellos de titular (1.126 minutos) y tampoco le ha acompañado la fortuna con las lesiones. Sufrió una en el menisco en su rodilla derecha en noviembre que le dejó fuera tres meses, regresó en febrero para sufrir otra en el aductor.

Ahora, Sarabia sueña con volver a reunir bajo su gobierno tanto a Bakis como a Marc Aguado, pilares básicos en aquel Andorra triunfante y con los que pretende volver a contar en el Elche. Lo del aragonés no se antoja sencillo. Lo del turco, en cambio, parece mucho más factible.

38 Deportes

Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

#### **REAL ZARAGOZA**



Gori Gracia y Tasende, junto al director deportivo Juan Carlos Cordero en la presentación oficial de ambos futbolistas.

Cinco de los siete jugadores de campo fichados hasta ahora por el Real Zaragoza no alcanzan el 1,75 de estatura y únicamente Bazdar supera el 1,80. La falta de altura es una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico, que considera vital paliar ese déficit de aquí a la conclusión del mercado

# El tamaño importa

Con al menos siete fichajes más por venir, el Real Zaragoza no anda actualmente sobrado de altura. No lo estaba ya la pasada campaña, cuando se le achacó a la plantilla una evidente fragilidad física acentuada por la falta de centímetros. Jair (1,90) era el jugador de campo más alto, pero no muchos más superaban los 180, lo que situaba al conjunto aragonés como uno de los más pequeños del campeonato, lo que se traducía, naturalmente, en problemas en la defensa del balón parado y carencias ofensivas a la hora de ejecutar la estrategia ofensiva.

Y, de momento, ese déficit sigue sin resolverse ante la salida ya consumada de Maikel Mesa (1,85) y las presupuestadas de Bakis (1,88) y del propio Jair, lo que reduce aún más la envergadura de un Real Zaragoza, de momento, menor.

Porque tampoco es que los fichajes estén contribuyendo a elevar la estatura media del equipo salvo, eso sí, la llegada de Joan Femenías, que roza los 190 centímetros. Pero solo uno de los siete jugadores de campo llegados este verano supera el 1,80 (Bazdar mide 1,85). Casi todos los demás, de hecho, ni siquiera llegan al 1,75, J. OTO Zaragoza

algo que solo logra Soberón (1,78). Calero, Aketxe y Keidi Bare se quedan en 1,74 mientras que Tasende y Gori Gracia apenas miden 1,72, lo que obliga al cuerpo técnico y dirección deportiva a la adquisición de jugadores que incrementen una estatura media aún más baja que el curso pasado, con los tres centrales que aún deben llegar como principales candidatos a ello.

En este sentido adquiere especial relevancia el interés por Lekovic, cuyo 1,90 se considera esencial para reducir la dimensión de un problema al que Víctor Fernández pretende hacer frente de aquí al final del mercado. Para ello, la incorporación de tres centrales «de jerarquía», como expuso el propio entrenador es esencial. Y más teniendo en cuenta que Jair, el más alto de la plantilla actual, tiene las horas contadas como zaragocista, si bien está llamado a ser titular en el estreno liguero en Cádiz si Cordero no cierra antes del viernes la llegada de otro central.

Ese mal de altura, así, preocupa

al cuerpo técnico zaragocista, consciente de un déficit que, en cualquier caso, confía en paliar de aquí al final del mercado. En ese objetivo, la llegada de tres centrales de envergadura es esencial, así como la de algún jugador más que eleve el nivel de la calidad física de la plantilla, uno de los aspectos más cuestionados la pasada temporada.

Donde la estatura no es un problema es, en principio, en la portería. Ahí, los tres metas que, si no hay cambio de opinión, conformarán la nómina de cancerberos de la primera plantilla superan el 1,85 de estatura. Cristian y Poussin miden 1,86 mientras que el ya re-

Keidi, Aketxe y Calero (1,74) superan por poco a Gori y Tasende (1,72) y Soberón llega al 1,78 ferido Femenías (1,89) es el segundo futbolista más alto del plantel tras Jair.

#### Bermejo, el menor

En el centro del campo, los dos recién llegados reducen la altura media de una parcela en la que Moya y Grau (1,84) superan a Francho (1,80) y Marc Aguado (1,78). El más pequeño de la plantilla es Bermejo, que, con apenas 170 centímetros de altura, está a dos de Gori, Lecoeuche y Tasende (1,72).

Arriba, solo el descartado Baselga (1,77) es menor que Soberón (1,78), una de las mejores noticias de la pretemporada. El cántabro está brillando a base de movilidad, dinamismo, búsqueda de espacios, colocación y olfato rematador, si bien no destaca en las alturas debido a su estatura. En la delantera, los más altos son los que menos cuentan para Víctor. Así, Bakis (1,88), Merino (1,87) y Enrich (1,83) son descartes y continúan en una rampa de salida también ocupada por Baselga y en la que no aparece Azón (1,82), cuyos dos tantos marcados en pretemporada han sido de cabeza (los únicos de toda la preparación), ante Tarazona y Elche. ■

#### Entrenamiento con la mirada ya en Cádiz

Tras el descanso de ayer, el Real Zaragoza inicia la semana del estreno liguero volviendo al trabajo con un entrenamiento, a las 8.45 horas, en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Será la primera de las cuatro sesiones de trabajo, todas a esa hora temprana para esquivar lo máximo posible el calor, que los pupilos de Víctor Fernández afronten antes de viajar a Cádiz para comenzar la competición oficial el viernes ante el conjunto gaditano.

#### El codiciado Hassan jugará en el Oviedo

El extremo francés Haissem Hassan es el noveno fichaje del Real Oviedo después de que el club azulón y el Villarreal acordasen su traspaso, en una operación liderada por el presidente de Pachuca y máximo accionista oviedista, Jesús Martínez, Hassan, de 22 años, jugó cedido la pasada temporada en el Sporting. Fue fundamental en el equipo rojiblanco, disputó 38 partidos, marcó un gol y dio cinco asistencias.

#### El central Manu Lama ficha por el Granada

El Granada anunció ayer el fichaje, por tres próximas temporadas, del central Manu Lama, que llega procedente del Fuenlabrada y se convierte en el séptimo fichaje de los rojiblancos para la campaña que está a punto de comenzar. Manu Lama, de 23 años e hijo del periodista Manolo Lama, se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid antes de cuajar una gran temporada en el Fuenlabrada, de 1ª RFEF.

#### El Athletic cede a Rincón al Mirandés

El Athletic ha cedido al Mirandés para este nueva temporada 2024-2025 a Hugo Rincón, joven lateral derecho formado en Lezama y titular en el Bilbao Athletic que en la campaña anterior consiguió el ascenso a Primera RFEF. Rincón ha hecho esta pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde y buena parte del curso anterior estuvo en la dinámica de trabajo de la primera plantilla.

Deportes | 39 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

### Juegos Olímpicos



María Pérez y Álvaro Martín, en el podio tras conquistar la medalla de oro de los relevos de marcha.

### El balance español

# Mejorada la actuación de Tokio, pero lejos de la de Barcelona

España culmina la cita de París con 18 medallas, una más que hace tres años, cuando el reto era pasar de 22 • Alejandro Blanco da por bueno el resultado

SERGIO R. VIÑAS Paris

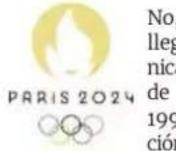

No, España no ha llegado a las icónicas 22 medallas Barcelona 1992. La delegación se paró en los

18 metales: 5 de oro, 4 de plata y 9 de bronce. Una medalla más que en Tokio 2020 y que convierte a París 2024 en la quinta cita olímpica más fértil. Un balance que, tras las expectativas creadas, no puede considerarse satisfactorio.

El botín entra dentro de los parámetros habituales. En los seis últimos Juegos, desde Atenas 2004 hasta ahora, la delegación nacional siempre se ha movido en una horquilla entre las 17 y las 20 medallas. Lo mejor de París quizá sea que España ha sumado cinco oros olímpicos, la tercera mejor

#### **El podio EEUU** acaba primero

Las victorias de Jennifer Valente en el omnium de ciclismo en pista y de la selección femenina en baloncesto permiten a EEUU acabar en cabeza del medallero pese a terminar empatado con China a 40 oros.

Las dos delegaciones mantuvieron hasta el último día una pugna por el primer lugar del medallero. EEUU concluyó con 40 oros, 44 platas y 42 bronces; y China presentó un balance final de 40-27-24.

marca de siempre, empatada con Atlanta 96 y Pekín 2008, tras los 13 de Barcelona 92 y los siete de

#### «Un 10»

«Veo caras tristes, pero el más prudente en la predicción de medallas era yo. Nos hemos quedado a las puertas de varias medallas, pero no pasa nada. Se ha mejorado el resultado anterior y no tengo más que palabras de agradecimiento», dijo Alejandro Blanco, el presidente del COE quien, como siempre, puso «un 10» al equipo español.

Una matrícula de honor que atribuye a que «los deportistas han dado el máximo» y también a que el 221 de los 383 atletas (un 57%) que han defendido los colores de España han acabado entre los ocho primeros, ganando una diploma o una medalla. Según las cuentas que trasladaba, 87 depor-

Río 2016.



| 1.  | EEUU       | 40 | 44 | 42 | 126 |
|-----|------------|----|----|----|-----|
| 2   | China      | 40 | 27 | 24 | 91  |
| 3,  | Japón      | 20 | 12 | 13 | 45  |
| 4.  | Australia  | 18 | 19 | 16 | 53  |
| 5.  | Francia    | 16 | 26 | 22 | 64  |
| 6.  | P. Bajos   | 15 | 7  | 12 | 34  |
| 7.  | G. Bretaña | 14 | 22 | 29 | 65  |
| 8.  | Corea S.   | 13 | 9  | 10 | 32  |
| 9.  | Italia     | 12 | 13 | 15 | 40  |
| 10. | Alemania   | 12 | 13 | 8  | 33  |
| 15  | . España   | 5  | 4  | 9  | 18  |

tistas se van con medalla y 134, con diploma. Blanco lo dio por bueno: «El resultado de España no es el esperado, pero es un buen resultado».

Estos Juegos, para bien y para mal, dejarán imágenes icónicas, como la celebración del gol de Sergio Camello en la prórroga ante Francia; el abrazo de María Pérez y Álvaro Martín tras ganar el relevo mixto; el llanto de Carlos Alcaraz tras perder la final ante Djokovic; el adiós de Rafa Nadal a Roland Garros; el penalti fallado por Alexia Putellas en la fallida final por el bronce y, por descontado, las lágrimas de Carolina Marín tras romperse el cruzado cuando tenía pie y medio en la final olímpica.

#### Los que nunca fallan

La vela y el piragüismo, los dos deportes más laureados en los Juegos, han vuelto a hacer su contribución al medallero. También cumplió con su cita habitual la marcha, aportando una medalla de cada color. Álvaro Martín logró el bronce, María Pérez se hizo con la plata y juntos conquistaron el oro en el relevo mixto. Jordan Díaz, con su oro en triple salto, terminó de coronar al atletismo español. Ana Peleteiro fue la única atleta a la que se esperaba en el podio y no llegó a pisarlo.

Presentaba España su máxima representación histórica en deportes de equipo y lo aprovechó. No tenía un equipo de oro desde el waterpolo masculino en Atlanta 96 y se va de París con dos: el de fútbol masculino y el de waterpolo femenino. Además, el baloncesto 3x3 femenino logró una plata que nadie vio venir. Y como colofón, el balonmano masculino revalidó el bronce de Tokio 2020.

#### Y decepciones

Quizá el mayor fiasco de todos ha sido el de la selección femenina de fútbol, cuarta. Se esperaba más también del taekwondo y del judo, donde Fran Garrigós devolvió a España a la senda de las medallas con un bronce. Todas las medallas entraban dentro de las previsiones, fueran estas más o menos optimistas, a excepción quizá de la de Pau Echániz, como la de la selección del baloncesto 3x3 fernenino. Pocos confiaban en que consiguieran una medalla, un bronce para él y una plata para ellas. Tampoco entraba en demasiadas quinielas el éxito de la pareja formada por Cristina Busca y Sara Sorribes.

En el plano colectivo, no tanto en el individual, el rendimiento del aletargado boxeo también fue una agradable sorpresa, con Ayoub Ghadfa (plata) y Enmanuel Reyes Pla (bronce). ■

40 | Deportes Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón



OO Juegos Olímpicos

#### Balonmano

# Los 'Hispanos' y su tradición suman la última medalla

El quinto bronce olímpico del balonmano masculino es la 18ª presea de la delegación española en París para superar las 17 de los dos Juegos anteriores

DAVID RUBIO Lille



Como manda la tradición, España ha ganado por quinta vez la lucha por la medalla de bronce en unos

Juegos Olímpicos tras un duelo eléctrico contra Eslovenia (23-22) que permite a la delegación española sumar 18 en París 2024 y superar por una el botín logrado en Río 2016 y en Tokio 2020.

La manera como el equipo se levantó tras la dramática derrota en semifinales ante Alemania y el rendimiento colectivo en otro duelo de máxima exigencia dignifican el balonmano con mención especial para el trabajo del mejor estratega de los banquillos, el catalán Jordi Ribera.

El horario del partido fue la enésima falta de respeto del Comité Olímpico Internacional (con la connivencia de la Federación Internacional de Balonmano) a unos deportistas a los que ha maltratado en la Villa con condiciones que no se dan ni en un bed and breakfast de esos londinenses para mochile-

Hubo que esperar hasta el último día, pero por fin un aragonés tocó metal en los Juegos Olímpicos. No fue ningún deportista, pero Juan Caamaño ya tiene su medalla de bronce como miembro de la selección española de balonmano. Los Hispanos pudieron con Eslovenia (23-22) en el partido por el tercer puesto tras un vibrante partido de un equipo que cuenta con un buen número de jugadores que guardan algún tipo de relación con la comunidad.

Jorge Maqueda, Álex Dujshebaev, Miguel Sánchez-Migallón y Rodrigo Corrales, nombres que son piezas básicas en el esquema del combinado nacional, han pasado durante sus carreras por equipos aragoneses. Los tres primeros eligieron Zaragoza, cuando el desaparecido Balonmano Ara-



Los jugadores de la selección española de balonmano posan sonrientes con la medalla de bronce en el cuello.

ros. Jugarse el bronce olímpico a las nueve de la mañana y además en Lille es un insulto. Sin embargo, lo más grande del deporte son los aficionados y los jugadores. El espectáculo en la pista estaba garantizado y el ambiente en las gradas fue espectacular.

La primera parte fue una sucesión de lo que han sido los Hispanos en estos Juegos, un bloque extraordinario con Pérez de Vargas a gran nivel que sufre en el ataque estático cuando no puede correr. Y al igual que en semifinales con Andreas Wolff, el portero esloveno Klemen Ferlin llegó a estar en un 64% de acierto.

Esa inspiración del arquero se cebó especialmente con Ian Tarrafeta y permitió a los balcánicos marcharse por 4-6 (min. 14) en el inicio de la exhibición de Blaz Janc, un tesoro del Barça. La entrada de Maqueda, todo garra, lideró la recuperación española con Gonzalo notable (7-6, min, 20:10).

Los Hispanos pudieron romper el partido con 10-8 tras una contra de Dani Fernández, pero Janc lo impidió tras mutar el extremo derecho por el lateral e iniciar una serie de acciones positivas que concluyó provocando el penalti para que el exazulgrana Jure Dolenec empatase con el tiempo cumplido. 12-12 y el bronce muy abierto.

España tan solo concedió un gol en siete minutos largos y dos golazos de Abel Serdio supusieron un 15-13 más ataque que se encargó de frenar el 'pistolero' Aleks Vlah después de un 0/4 inicial para volver a empatar (15-15, min. 40) y 17-17 tras el cuarto penalti sin fallo anotado por Dolenec (min. 45).

Ese no matar a los rivales se traduce en malas noticias y Tilen Kodrin firmó a la contra el 19-20 a 8:50 del final, algo que no sucedía desde el 5-6. El equilibrio marcaba el partido y a 3:56 pidió tiempo Jordi Ribera con posesión y 21-21 en el marcador.

Al golazo de Serdio le siguieron dos minutos claros a Sánchez-Migallón en una genialidad de Janc y un amago de atraco arbitral para sonrojo del balonmano mundial. Un penalti no pitado sobre Aleix Gómez que lo lesionó y que debería haber llevado exclusión añadida y un fuera no señalado permitieron a Eslovenia atacar para empatar. Y Gonzalo amarró el bronce con una gran parada (23-22). La celebración fue histórica. Contra todo y contra todos. ■

# La intrahistoria del éxito español

El delegado, Juan Caamaño, es de Zaragoza y alguno de sus jugadores como Maqueda, Dujshebaev, Sánchez-Migallón y Corrales han pasado por clubs de la comunidad

# Un bronce con sello aragonés

gón era una potencia en el balonmano español, para impulsar sus carreras deportivas. Su estancia en la capital aragonesa durante sus inicios les sirvió para desarrollarse y fue clave en el progreso de sus exitosas carreras. Con el mismo objetivo fichó el portero Rodrigo Corrales por el Bada Huesca, club que abandonó hace una década.

Pero, sin duda, es Álex Dujshebaev el que más estrechamente li-

#### A. POLA Zaragoza

gado está con Aragón. Precisamente durante los años en los que militó en el Balonmano Aragón conoció a su mujer, la zaragozana Irene Portillo. Fue en el año 2021, en la capital aragonesa, cuando se casó con ella y sus dos hijos han nacido en Zaragoza, ciudad que,

por motivos obvios, visita con frecuencia. «Siempre le tendré un cariño especial a Zaragoza», reconocía Dujshebaev en una entrevista a este diario.

Alejado de los focos desarrolla su función Juan Caamaño. El delegado de la selección española, sin embargo, es uno más dentro del grupo humano de Los Hispanos. Caamaño, que también desarrolla funciones en la Federación Aragonesa de Balonmano, tiene ya un amplio bagaje dentro del cuerpo técnico del combinado nacional. Curiosamente, el actual delegado de la selección sucedió en el cargo a otro aragonés, Félix Brocate, que estuvo dentro del staff técnico en los Juegos de Atenas, Pekín y Londres y también sabe lo que es tocar metal olímpico.

La lograda en París es la segunda medalla olímpica para Caamaño. También fue partícipe del bronce que la selección cosechó hace tres años en Tokio, además de sumar otros éxitos en competiciones como Europeos o Mundiales. De esta manera, Caamaño salva el honor del deporte aragonés tras unos Juegos en los que los deportistas de la comunidad se han quedado lejos de las expectativas con las que viajaban a París.

Deportes | 41 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

### Juegos Olimpicos

FEFE / EPA / Caroline Blumber





#### **Breakdance**

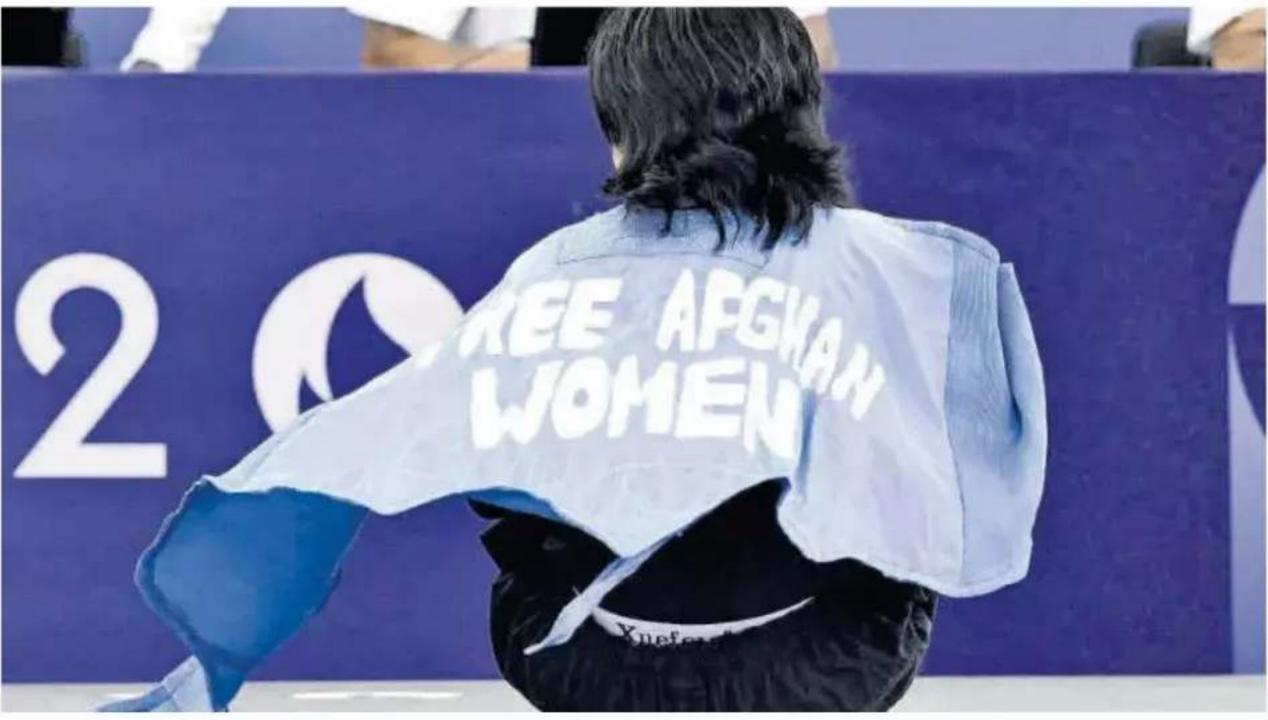

El mensaje que Manizha Talash exhibió en viernes en París y por el que fue descalificada de los Juegos.

# El paso por Huesca de la joven del mensaje antitalibán

Manizha Talash estuvo acogida junto a su hermano en la capital oscense antes de ser becada por el COI para integrar el Equipo de Olímpico de Refugiados

FRAN OSAMBELA Zaragoza



La joven afgana Manizha Talash, de 21 años, viajó a París integrada en el Equipo Olímpico de Refugiados

consciente de que sería eliminada a las primeras de cambio. Mejor dicho, descalificada de los Juegos, en principio una deshonra para cualquier otro deportista del mundo y que para ella también ha supuesto un dolor enorme, sí, pero en este caso un motivo de orgullo. Lo llevaba todo planeado y todo salió según estaba previsto para el viernes 9 de agosto con motivo del debut en unos JJOO de la disciplina de breakdance.

La participante en esta nueva especialidad olímpica exhibió en su espalda un mensaje en favor de las mujeres afganas («Free Afgan Women») en pleno duelo con una

representante neerlandesa, e inmediatamente la Federación Mundial de Danza Deportiva la expulsó de la competición por saltarse la Carta Olímpica. Visto desde la perspectiva de Manizha, el objetivo estaba cumplido.

Su gesto ha levantado una gran polvareda por todo el globo y decenas de medios de comunicación andan tras esta joven que ha puesto en riesgo su continuidad en el piso donde reside en Madrid y la beca que le otorgó el Comité Olímpico Internacional (COI) hace solo unos meses.

#### Todo planeado

La b-girl afgana continúa en la capital francesa (viaja a Madrid este martes) y el COI no le permite conceder entrevistas ni hacer declaraciones por el momento, pero este diario ha accedido a la intrahistoria de uno de los momentos más llamativos de los

Juegos: la acción de Manizha estaba planeada desde semanas antes y la carga simbólica de su mensaje era tal, que la capa que exhibió en

FEFE / EPA / Caroline Blumber



La deportista afgana, durante su actuación en la prueba de breakdance que tuvo lugar el pasado viernes.

su espalda con el lema «Libertad para las Mujeres Afganas» escrito en inglés estaba confeccionada con la tela de un auténtico burka, esa prenda-cárcel con la que los talibanes esclavizan a las mujeres afganas, probablemente uno de los colectivos más maltratados del planeta.

El germen de lo ocurrido el viernes en París hay que buscarlo antes incluso del regreso de los talibanes al poder - Kabul cayó el 15 de agosto de 2021- en un pequeño pero ruidoso movimiento cultural de la capital afgana integrado por mucha gente joven. En concreto, se trataba de un club de hip-hop llamado Superiors Crew en el que se daban

cita raperos, disyoqueis, breakdancers, cantantes, bailarines... Cuando el terror regresó al país después de más o menos dos décadas de apertura política y social, muchos de estos jóvenes con inquietudes culturales lograron huir al vecino Pakistán. Allí estuvieron refugiados un año, hasta que consiguieron los visados para viajar a España en agosto de 2022, donde quedaron alojados y recibieron apoyo estatal en distintas ciudades del país. A Manizha Talash y a uno de sus hermanos, de 12 años, les adjudicaron Huesca.

La joven se apuntó rápido a un módulo de FP e incluso con el tiempo encontró trabajo en una peluquería de la capital oscense, pero nunca abandonó el breakdance y nunca dejó de mantener estrecho contacto con los amigos con los que había llegado a España. Gracias a ellos terminó viajando esporádicamente a Madrid, donde contacto a contacto logró ponerse bajo los focos de una disciplina que iba a debutar en los Juegos. En marzo, tras recibir el apoyo administrativo y técnico del Comité Olímpico Español, accedió a una beca del COI y a la consiguiente selección para participar en la cita de París bajo bandera del equipo de refugiados.

#### La propuesta

Unas semanas antes, en Madrid, mientras estaba reunida con buena parte de esos amigos y amigas alguien propuso aprovechar su presencia en la cita deportiva por excelencia para lanzar un mensaje al mundo en favor de las mujeres de su país. La ocasión era única. El mejor escaparate posible, especialmente teniendo en cuenta que el drama que provoca el yugo talibán ha perdido el impacto informativo que en su día tuvo en los medios internacionales.

Todos sabían lo que Manizha se jugaba. Ella la primera. «Sabemos que ahora puede haber consecuencias muy dolorosas, pero todos lo tenemos claro: no hay comparación entre un piso en Madrid y lo que están sufriendo las mujeres en Afganistán. Teníamos que aprovechar la ocasión y agradecemos a Manizha su gesto y su sacrificio. Si se queda en la calle sabe que todos nosotros la ayudaremos». Son palabras de uno de los amigos de la joven b-girl que participó en aquella reunión. Entre todos decidieron comprar por internet el burka con el que luego confeccionaron la capa que Manizha llevó a París en su equipaje. Fue en la capital francesa donde se realizó la grabación del mensaje. La primera 'batalla' (así se dice el el argot) de breakdance de la historia a la sombra de la bandera del Comité Olímpico Internacional llegó con un inopinado y contundente mensaje. Ahora Manizha y sus amigos saben bien que les toca seguir con su particular guerra.

42 Deportes

Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

# 0

# OO Juegos Olímpicos

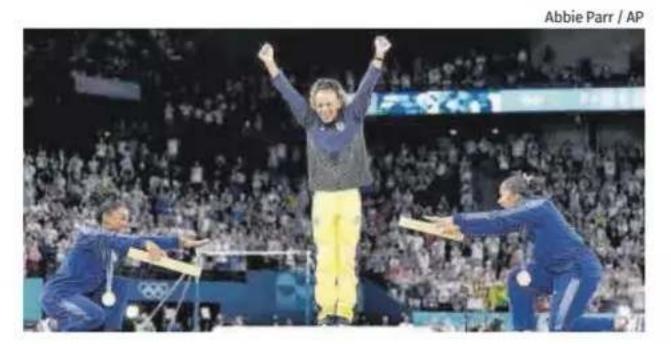

#### Gimnasia

# Simone Biles, grande en el cielo y en la tierra

Nunca pensó Simone Biles que seguiría compitiendo con 27 años. Ni que podría ser capaz de regresar a unos Juegos después de la desconexión mental sufrida en Tokio, donde perdía la noción del tiempo en pleno vuelo. Un riesgo incluso mortal para una gimnasta que convirtió el arriesgado doble salto Yurchenko carpado en una obra de arte. Pero Biles, que ya venía de sobrevivir a un depredador sexual como el médico Larry Nassar, logró cerrar el círculo en París. Aunque su momento más celebrado no fueron los tres oros conquistados (salto, concurso completo y equipos) para siete en total en su carrera, sino su reacción tras perder la final de suelo frente a Rebeca Andrade. Se arrodilló ante ella junto a Jordan Chiles (antes de que el TAS le devolviera el bronce a la rumana Ana Barbosu por un defecto de forma en la reclamación estadounidense). Y Biles demostróque también podía ser la más grande siendo la más terrenal.

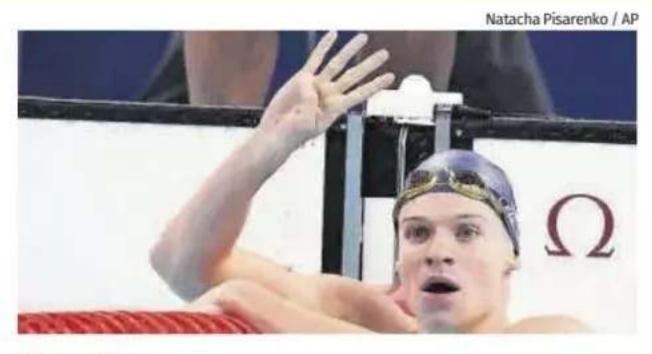

#### Natación

## Léon Marchand, el Rey Sol de Francia

No hay intención alguna de exagerar. Pero todo aquel que vivió alguno de los cuatro oros conquistados por el joven prodigio León Marchand en estos Juegos (200 mariposa, 200 braza, además de los 200 y los 400 estilos) sintió el temblor de la piscina construida en la mole multiusos de La Défense. Al grito mesiánico de «Léon, Léon», Francia vio en el nadador tolosarra de 22 años un motivo de verdad por el que unirse. Marchand dejó además una de las imágenes de la historia de los Juegos, cuando gracias a un viraje y un nado subacuático prodigioso destrozó al húngaro Milak y permitió que, una hora después, aquella noche inolvidable del miércoles 31 de julio, pudiera doblar oros en mariposa y braza. Algo solo posible para este semidios acuático zurcido por Bob Bowman, quien forjara la levenda de Michael Phelps. ■



#### Natación

### Katie Ledecky solo quiere ser normal

Katie Ledecky muestra una medio sonrisa tímida cuando le recuerdan que, ahora sí, es ya junto a la exgimnasta soviética Larissa Latynina la mujer con más oros olímpicos de la historia (nueve). Pero la mejor nadadora de siempre, siempre con la bandera estadounidense a su espalda, saludaba con la mano baja. También con los hombros ligera-

# Un relato memorable

La historia del deporte se escribe a partir de sus héroes, algunos de ellos celestiales, pero sobre todo terrenales y también vulnerables. Los Juegos de París dejaron momentos que quedarán marcados en la historia del olimpismo



#### Atletismo

### Noah Lyles se queda sin aire

En los primeros Juegos de la era posterior al covid, los atletas no estuvieron obligados a revelar sus positivos. Noah Lyles había vivido el momento de su vida tras romper al fin el dominio jamaicano y ganar los 100 metros lisos en un final desquiciante en disputa con Kishane Thompson solo resuelto por las cinco milésimas de diferencia detectadas en la photo finish (9.784 para Lyles, 9.789 para Thompson). Pero un día y medio después, Lyles comenzó a encontrarse mal. No quiso hacer público que había enfermado de covid, y decidió desfondarse en la carrera de 200 metros. Le llegó para ser bronce. «No queríamos que todo el mundo entrara en pánico. Por eso corrí», dijo.

Pero el esfuerzo, tremendo, le dejó extenuado. Una vez acabada la carrera, se estiró sobre la pista. Y vio que, al menos en París, todo había acabado para él. ■

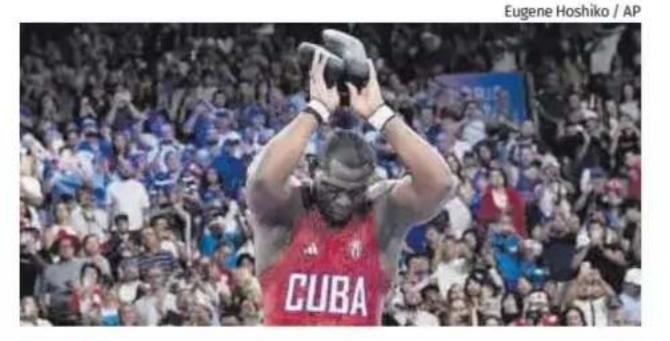

#### Lucha

# El Gigante de Herradura se descalza

El cubano Mijaín López, al borde de los 42 años, se descalzó y dejó las zapatillas en el centro de la pista del Campo de Marte. Fue su manera de decir que hasta aquí había llegado. Que el mejor luchador de todos los tiempos, el único deportista en conquistar cinco oros de manera consecutiva en la misma disciplina individual (la categoría de 130 kilos en lucha grecorromana). Desde una primera derrota en Atenas 2004, ya nunca más volvió a perder. Lloró Mijaín una vez venció al chileno Yasmani Acosta, y reparó en que todo tiene un final. Incluso para este hijo de granjeros que nunca dudó en mostrar su apoyo a la revolución cubana. En Herradura, en la provincia de Pinar del Río, una vez conseguido el quinto oro, Leonor, su madre, fue hasta la tumba del patriarca, Bartolo, donde reposan sus cenizas. Para recordarle que su pequeño gigante era el mejor de todos los tiempos. ■

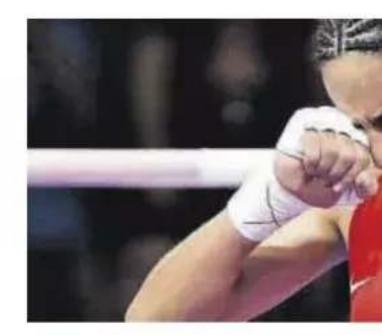

#### Boxeo

# Imane Khelif, un oro contra el acoso

Haber sido expulsadas en el Mundial de boxeo de 2023 en Nueva Delhi por no superar un examen de género puso en estos Juegos a la argelina Imane Khelif y a la taiwanesa Lin Yu-Ting en la diana, por mucho que el COI entendiera que no había ningún motivo para apartarlas. Ambas asignadas como mujeres al nacer, fueron castigadas por la opi-

Deportes | 43 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024







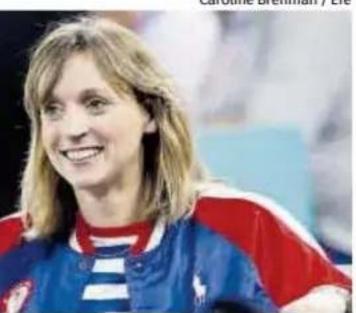

mente caídos con cualquiera de sus dos oros ganados como si estuviera sola en lapiscina (800 metros y 1.500), o laplataenel 4x200, o ese bronce en el 400 libres con el que muchos quisieron enterrarla por quedar detrás de la australiana Ariame Titmus (ya la había derrotado en Tokio en la misma prueba) y Summer McIntosh, prodigio adolescente de Canadá. Pero Ledecky, con los mismos 27 años de Biles, simplemente pretende ser alguien normal, hacer sus selfis con quienes comparte podios, y pasar desapercibida en la grada animando a cualquiera de sus compañeros. Incluso con un sonajero en la mano. Es ahí donde más feliz se siente. ■

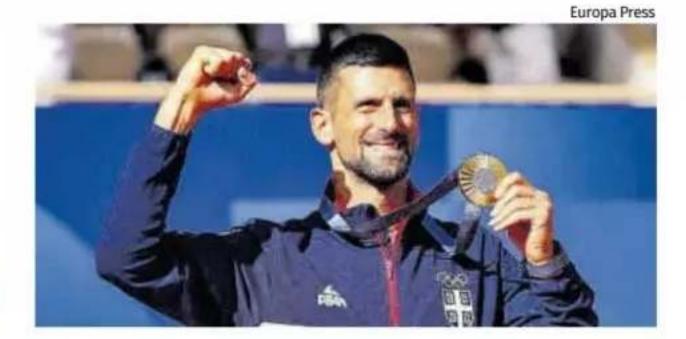

#### Tenis

# Djkokovic y la insaciabilidad del tiempo

Tipo de obsesiones, el tenista serbio, a sus 37 años, siempre se las ha apañado para burlar al tiempo cuantas veces ha hecho falta. Así que llegó a los Juegos dispuesto, ya no tanto a juguetear con un Rafa Nadal que suspiraba por vivir una despedida soñada en su tierra santa de la Philippe Chatrier, sino para que su hoja de servicios le acreditara como el mejor tenista de todos los tiempos. Le faltaba un oro en unos Juegos (tenía un bronce de Pekín 2008), y no podía ser que él no formara parte del llamado Golden Slam, quienes han ganado un Grande además de un oro olímpico (hasta entonces Rafa Nadal, André Agassi, Steffi Graf y Serena Williams). Le dio tiempo para enfrentarse a la grada de Roland Garros, donde Nadal es Dios, y para llevarse por delante a un Carlos Alcaraz que, pese a la plata, no pudo reprimir sus lágrimas.







#### Atletismo

### Duplantis destroza las fronteras aéreas

Claro. Habrá quien defienda que el ucraniano Serguéi Bubka rompió hasta en 17 ocasiones el récord de salto con pértiga. Pero lo que está logrando Mondo Duplantis comienza a corromper todas las leyes que antes se creían lógicas. Su salto de 6,25m (la novena vez que destroza la plusmarca mundial) le

permitió además repetir oro olímpico, algo inédito desde 1956. Mondo lleva batiendo récords desde que era un crío de siete años. Siguió haciéndolo en todas las categorías inferiores donde pudo sacar esa pértiga que su padre le había enseñado a respetar. Pero también a amar. En el estadio de Saint-Denis, una vez logrado el objetivo, se fue corriendo hacia sus familiares para celebrar una gloria que ya es rutina para él. Su padre, claro, fue pertiguista. Le pusieron música de sus compatriotas Abba en la vuelta de honor. Dancing Queen. No pudo ser más apropiado. ■

#### FRANCISCO CABEZAS Paris

No hay lugar donde el deportista se muestra tan expuesto, tan desnudo, como en unos Juegos Olímpicos. Es ahí, ante los ojos del mundo, y soportando la presión de una sociedad en la que no se permite perder,

donde deben demostrar que el éxi- con los mandamientos de to o el fracaso no depende de una medalla, sino del recuerdo que generen en quienes los ven. De pie o de rodillas.

Las estrellas, claro, estuvieron ahí. Pero también hubo tiempo para reparar en historias de aquellas que sirven para cerciorarse de que los Juegos nada tienen que ver

esa industria que exige el trunfo por encima de cualquier cosa. Cuando el pakistaní Arshad Nadeem, medalla de oro en lanzamiento de jabalina,

miró a su lado en el podio vio que quien había en el segundo cajón, medalla de plata, era quien le ha-



bía permitido una gloria a la que nunca pensó aspirar. El indio Neeraj Chopra habia impulsado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de que su gran rival en el es-

tadio pudiera pagarse el material -claro, también la jabalina- y competir en los Juegos.

O cómo olvidar también las lágrimas de la baloncestista Brittney Griner al sonar el himno estadounidense tras ganar la final olímpica a Francia. Griner. Estuvo presa 10 meses en Rusia por llevar vapeo con aceite de cannabis en la maleta. La liberaron a cambio del traficante de armas ruso Viktor Bout. En París se reencontró con su vida.

Vadim Ghirda / AP





nión pública y algunas de sus rivales al entender que sus diferencias genéticas y hormonales propias de personas intersexuales las hacían incompatibles, superiores o incluso peligrosas. La italiana Angela Carini se retiró de su combate contra Khelif en solo 46 segundos. Y el acoso fue ya extremo, especialmente en redes sociales, mientras Argelia se tomaba la cuestión como un problema de Estado. Khelif, que rompió a llorar en su pelea de cuartos mientras imploraba que la dejaran en paz, y Lin Yu-Ting, a la que recibían con música de Village People, acabaron llevándose los oros de sus categorías en triunfos que trascienden el deporte. ■

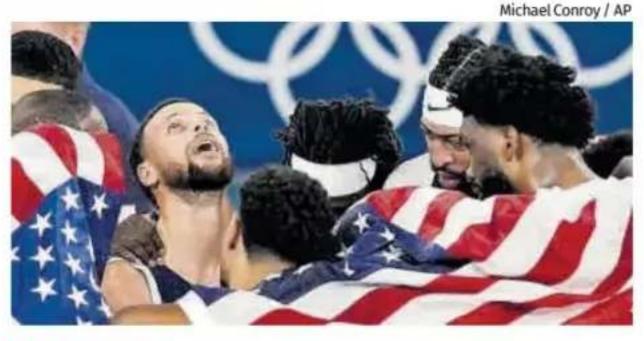

#### Baloncesto

# El nirvana de Stephen Curry en Bercy

Hubo un momento en que Stephen Curry, la gran estrella de los Warriors, creyó estar en un All Star Game. Tiró un triple y, antes de que la pelota se colara por el aro, miró con toda la chulería que pudo hacia su banquillo dando por hecho que todo estaba hecho. Tanto para él como para Estados Unidos. Pero no. Tuvo

que ser la Serbia del viejo lobo Pesic la que espabilara a Curry y le mostrara que, en unos Juegos, con el show no basta. Y fue entonces cuando Curry entró en éxtasis. A sus 36 años no se le podía escapar la oportunidad de ganar su primer oro en unos Juegos. Contra los serbios, que llegaron a ganar por 17 puntos en la semifinal, Curry se fue hasta los 36 puntos, incluidos nueve triples, en una actuación histórica. Ya en la final, frente a la Francia de Wembanyama, el genial base retomó su nirvana. Se puso las manos en la caray mandó a la gente a dormir. Ahorasí. The show must go on. ■



#### Atletismo

# Siffan Hassan reina en el infierno

Destrozados por el tiempo, un cuerpo castigado, y un recorrido de corte insoportable incluso para las leyendas, Kipchoge y Bekele no tuvieron opción alguna en la maratón masculina de estos Juegos. Kipchoge se puso a andar mientras le seguía la gente, viendo de cerca el fin de una era quizá

irrepetible. Ganó el etíope Tamirat Tola, bronce en Río 2016 y campeón del mundo en 2022 en Eugene, pero a quien nadie esperaba en París. Fue otra atleta nacida en Etiopía y que compite para Países Bajos, Sifan Hassan, quien dominó la maratón femenina a lo grande en ese recorrido infernal con cuestas de hasta el 13,5%. Una temeridad organizativa que, sin embargo, no tumbó a Hassan, que ya venía de los bronces en 5.000 y 10.000 metros. Hassan nunca desfallece. No pudo más que envolverse en la bandera y secarse las lágrimas.

44 Deportes

Lunes, 12 de agosto de 2024 el Periódico de Aragón

El actor Tom Cruise entra en el estadio en una motocicleta durante la clausura de los Juegos de París, anoche.

#### La ceremonia de clausura

# Francia y EEUU se unen para cerrar los Juegos de París

Tom Cruise, Phoenix y Red Hot Chilli Peppers fueron protagonistas de la ceremonia que escenificó el relevo de París a Los Ángeles

LETICIA FUENTES
París



«Bajo el cielo de París. Una canción se va volando». Con este himno de Edith Piaf París se despedía de su

globo pebetero que se ha convertido en todo un símbolo de estos Juegos Olímpicos. Léon Marchand, el delfín de Francia y medallista olímpico que ha hecho soñar a todo un país, fue el encargado de apagar el fuego olímpico y trasladar la llama al interior del estadio de Francia para dar comienzo a la ceremonia de clausura, donde las delegaciones desfilaron por su pista violeta.

Al igual que el espectáculo que dio comienzo a los Juegos Olímpicos, el de clausura no ha querido dejar atrás el sentimiento francés, muy presente en cada escena del espectáculo, en sus músicas y en los vídeos de transición. El Golden Voyager, ese ángel dorado caído del cielo, ha sido el punto de inflexión y un juego de doble sentido francés e inglés, ofreciendo una parte distópica sobre un mapamundi en medio del estadio más multicultural de Francia. Un esmulticultural de Francia.

pectáculo dirigido por Thomas Jolly, en el que participaron más de 270 artistas, en un show inicial lleno de referencias a los orígenes helénicos de los Juegos Olímpicos, sin olvidar a la famosa estatua, La Victoria de Samotracia.

Entre distópicos no podía faltar otro momento clásico francés, colgando de un piano caído del cielo, Alain Roche ha interpretado el himno de Apolo, redescubierto en 1894 y cuya partitura se conserva en el Museo del Louvre.

#### Phoenixy Air

La actuación de la cantante francesa Angèle junto a la banda Phoenix y el DJ Kavinsky interpretando a Nightcall, y minutos después, la del grupo Air con su himno Playground Love han hecho viajar a muchos hasta su adolescencia. Aunque sin duda, la parte que todos estaban esperando tras semanas de rumores, y que ha llegado deslizándose por un cable desde lo más alto del estadio de Francia, al más puro estilo Misión Imposible, fue Tom Cruise.

Quizás Cruise tenía la misión (casi imposible) de salvar una ceremonia que a muchos no les acabó de convencer: «Pones esta música en una fiesta en casa y en una hora todo el mundo se ha dormido en el sofá», se podía leer en redes.

Tras Cruise, una decepcionante actuación para los fans de los Red Hot Chilli Peppers y Billie Eilish, quienes esperaban sus shows en directo desde París. Actuaron desde Venice Beach, en Los Ángeles.

#### Protagonismo para atletas

El olimpismo como tema principal de la ceremonia se demostró hasta el final, dando lugar a los principales protagonistas de estos Juegos Olímpicos de París 2024: deportistas y voluntarios. Lo que no se vio en la ceremonia de apertura, se vio en la de clausura, donde las delegaciones desfilaron por el Stade de France, devolviéndoles el protagonismo.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, entregó el estandarte olímpico a su homóloga de Los Ángeles durante la ceremonia de clausura de los Juegos. Un momento que va más allá de un gesto, un símbolo en la historia de los Juegos. La primera alcaldesa de París francoespañola ofreciendo la bandera olímpica a la primera alcaldesa negra de Los Ángeles.

Ahora sí, París dice au revoir a sus Juegos Olímpicos y Estados Unidos coge el relevo y se lo llevan a Los Ángeles, sede de los próximos Juegos Olímpicos de 2028. ■

#### Maratón

París corona a la atleta de los Países Bajos, que sumó la medalla de oro en los 42,195 kilómetros a los bronces que logró en el 10.000 y el 5.000.

# Sifan Hassan, la fondista total

SERGIO R. VIÑAS París

Casi como si fuera un 1.500, con un esprint apasionante en los metros finales, Sifan Hassan levantó en los Inválidos el estandarte que le corona en estos Juegos Olímpicos como la fondista total. Bronce en el 5.000 el lunes, de nuevo bronce en el 10.000, la atleta de los Países Bajos se llevó ayer el maratón femenino, la prueba que cerraba el programa del atletismo en los Juegos Olímpicos de París.

Un hito extraordinario, con récord olímpico incluido (2:22:55), resuelto en un descomunal esprint final contra la plusmarquista mundial y máxima favorita, la etíope Tigst Assefa, resignada ante el poderío del último rush de una atleta que apunta al cielo, pues este es el tercer maratón que gana de los cuatro que ha disputado.

#### «Una barbaridad»

El maratón de estos Juegos había sido definido como una «barbaridad» por Yago Rojo, el atleta español que 24 horas antes había corrido la prueba masculina. Pretendía homenajear la organización la marcha de mujeres a Versalles de la Revolución Francesa, un hito icónico en la historia del país, y el peaje para corredores y corredoras fue encontrarse con dos tramos de rampas durísimas, subida constante entre el 15 y el 21 y una cuesta de 500 metros al 12% poco antes del 30, con algún tramo alcanzando el 18%. Más propio del Tour que de una maratón.

Era además la primera
vez, desde su inclusión en
el programa olímpico, en
Los Ángeles 84, en que era
el maratón femenino y no el
masculino el que cerrara el
atletismo. «Queremos invertir el
orden de las pruebas con la am-

bición de conseguir más equilibrio de género y llevar a las mujeres al frente por primera vez», dejó dicho Tony Estanguet, el presidente del comité de organizador de los Juegos.

La de las mujeres fue una carrera eminentemente táctica, de control de esfuerzos, como demostró en primera persona Hassan, quien llegó a estar incluso descolgada en algún tramo de la primera mitad de la carrera. Una regulación de energías que le permitió gozar de ese pequeño extra de energía final para acabar imponiéndose en la meta.

La carrera no se llegó a romper hasta pasados los 30 y esa rampa infernal que a tantas descolgó. Las cinco mejores se mantuvieron agrupadas durante los 10 kilómetros finales. Shankule fue la primera en quedarse, después lo hizo Lokedi y a falta de menos de un kilómetro Assefa trató de dar el hachazo definitivo hacia el oro. Sin embargo, Hassan tenía guardado un cambio más y lo activó con violencia, chocando incluso con la plusmarquista mundial, para acabar entrando en solitario en la meta, coronada como la fondista total de estos Juegos. ■

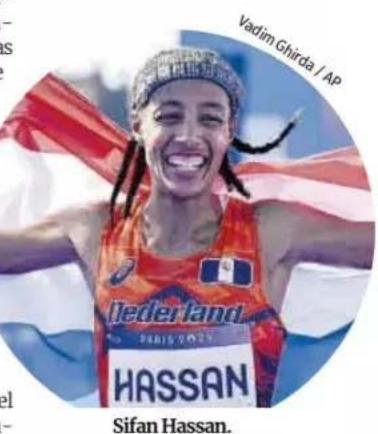

Deportes | 45 el Periódico de Aragón Lunes, 12 de agosto de 2024

#### CASADEMONT ZARAGOZA



Jilson Bango, en su presentación.



Bojan Dubljevic, en Albarracín.

ACB Photo



Marco Spissu, con Italia.



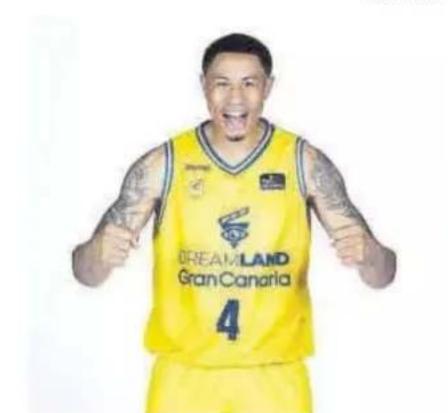

AJ Slaughter, con la camiseta del Gran Canaria.



Casademont Zaragoza

Parrado, el viernes en Quirónsalud.



Joaquín Rodríguez con su nuevo coche.

# El renovado Casademont Zaragoza calienta motores

Todos los jugadores irán llegando a lo largo de la semana para pasar los reconocimientos médicos y tener los primeros contactos con la pista

RAQUEL MACHÍN Zaragoza

El Casademont Zaragoza calienta motores. Algunos de los jugadores de la plantilla, Bango, Parrado, Joaquín Rodríguez, Mencía, Sulejmanovic, ya están en la capital aragonesa, incluso han superado ya el reconocimiento médico, y el resto irán llegando a lo largo de la semana para pasar igualmente por las instalaciones del Hospital Quirónsalud y tener los primeros contactos con la pista del pabellón Príncipe Felipe. Se espera que la plantilla al completo esté en Zaragoza a finales de semana y que Porfirio Fisac pueda dirigir su primer entrenamiento completo el lunes 19 de agosto.

El técnico segoviano, que afronta su tercera temporada con-

secutiva, segunda desde el inicio, en esta su segunda etapa al frente del Casademont Zaragoza, estrena también cuerpo técnico con un nuevo ayudante, Iñaki Martín, con quien ya trabajó en el Valladolid. Martín ocupará el lugar que ha dejado Sergio Lamúa, nuevo responsable del Azulejos Moncayo CBZ de Tercera FEB. Si no surgen contratiempos, Fisac podrá trabajar desde el principio con todos sus jugadores, a los que añadirá hasta a ocho canteranos de los que podrá comprobar sus evoluciones.

Algunas de las caras nuevas, como Jilson Bango, que ya fue presentado el pasado viernes, Arnau Parrado y Joaquín Rodríguez ya están en Zaragoza y el resto de los fichajes, otros tres, irán llegando en los próximos días. Se espera, por tanto, al internacional italiano Marco Spissu, al pívot Bojan

Dubljevic y también a AJ Slaughter, que ya terminó su relación contractual con los Gigantes de Puerto Rico, donde ha disputado los playoffs, para poder estar a tiempo en Zaragoza con su nuevo equipo.

Esos seis jugadores son las novedades de un Casademont Zaragoza que se ha renovado para dar un salto cualitativo y no pasar los apuros de las pasadas temporadas. Y lo ha hecho, además, madru-

La plantilla estará al completo a finales de semana y Fisac podrá entrenar con todos desde el próximo lunes 19

gando más que nunca y más que la mayoría de clubs ACB. Hace días que la plantilla está cerrada. Bell-Haynes, Yusta, Langarita, Miguel González, Mencía y Sulejmanovic serán las caras conocidas.

El club apuesta por conseguir una mayor estabilidad empezando por una plantilla con contratos largos -ninguno de los fichajes ha firmado un solo año-pasando por cláusulas de rescisión elevadas y terminado con unos mejores resultados deportivos. De momento, todo eso se ha traducido en una gran expectación por ver al equipo que ha hecho aumentar la masa social por encima de los 7.000 socios cuando aún falta más de un mes para empezar a competir. Para llegar a ese momento en la mejor forma posible va a comenzar a trabajar el equipo aragonés esta misma semana.

#### Voleibol

# **El Pamesa** Teruel inicia la pretemporada con la plantilla ya cerrada

**EL PERIÓDICO** Zaragoza

Primer día de curso para el Pamesa Teruel. El equipo aragonés inicia hoy los entrenamientos para comenzar a preparar la temporada con el trabajo en las oficinas ya completado. Fabián Muraco, el técnico, ya conoce a todos los jugadores que tendrá a su disposición porque la plantilla, salvo algún imprevisto, está cerrada, con Tobías Scarpa y Bandugu Fofana como fichajes más destacados.

Por delante prácticamente un mes de entrenamientos (el Pamesa inicia la Liga el 7 de septiembre) en los que van a participar los canteranos Pablo Hernández, Diego Aranda y Álvaro Montero para ayudar en la preparación veraniega.

#### Ciclismo

# Comienza el Tour con la neerlandesa **Vollering** como favorita

S. LÓPEZ-EGEA Barcelona

Desplazado de las fechas en las que fue creado, el Tour femenino inicia hoy la andadura en Rotterdam para finalizar el domingo en lo alto del Alpe d'Huez, la cumbre de las 21 curvas.

Demi Vollering, ganadora de la Vuelta, es la gran favorita. Sus habilidades de escaladora la convierten en la gran candidata a la victoria en Alpe d'Huez. La neerlandesa, de 28 años, llevará el dorsal número uno con la polaca Katarzyna Niewiadowa como principal opositora. En el equipo de Vollering (SD Worx) no estará la campeona mundial, la belga Lotte Kopecky, que renunció para preparar los Juegos, donde obtuvo el bronce. Habrá dos equipos españoles, el Movistar y el Laboral Kutxa. ■

Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Las series

### Bailarinas en los setenta

Comedia dramática danesa que sigue a un grupo de bailarinas lidiando con sus problemas laborales. Ocho jóvenes logran cumplir su sueño: bailar en un popular local de la ciudad. Sin embargo, el trabajo no es todo lo que parece. Es un lugar sexista y competitivo, donde las mujeres están sometidas a una gran presión para rendir al máximo. Procedentes de diferentes orígenes, pronto se unen para hacer frente a los retos que les presentan. Durante un verano convulso y gracias a su amistad y su apoyo mutuo, aprenden a encontrar la fuerza para superar las adversidades. Una celebración de la comunidad y la empatía, y un recordatorio de que cambiar es posible.



#### Industry

Estados Unidos, 2024

Drama

MAX

50 min.

(T3. 8 cap.)

# Un historia de sexo, dinero y poder

Un grupo de jóvenes trabajan como agentes de banca e intentan abrirse camino en este complicado
y exigente mundo. En la tercera temporada,
Pierpoint & Co realiza una fuerte inversión
en ética empresarial. Yasmin (Marisa Abela),
Robert (Harry Lawtey) y Eric (Ken Leung)
están al frente de la salida a bolsa de Lumi,
una compañía de tecnología de energía verde liderada por Henry Muck (Kit Harington), una complicada operación que va más
allá del mundo financiero. Tras su salida de
la empresa, Harper (Myha'la) busca regresar a primera línea del mundo de las finanzas
y halla una aliada inesperada en Petra Koenig
(Sarah Goldberg), una enigmática empresaria.

# Skate, locura y diversión

Noa, una chica de doce años, viaja desde la Antártida, donde trabajan sus padres, para estudiar en una escuela diseñada para chicos a los que le gusta el skate, BMX, o cualquier cosa con ruedas. Allí, cada día, incluso el detalle más nimio, se convertirá en una aventura para ella y su grupo especial de amigos. También encontramos a Kev, un pingüino muy decidido que siempre acaba metido en líos y que es el amigo imaginario de la chica. Tras tanto salto y pirueta, Noa aprenderá el verdadero significado de la amistad y a ser fiel a sí misma. La joven contará con la estricta supervisión de Theresa, la impredecible directora, y Julius, el entrenador de skate.



#### Jose Andrés y familia en España



# Turismo y gastronomía por España

José Ramón Andrés Puerta es un chef de origen español fundador de World Central Kitchen (WCK), una organización sin ánimo de lucro dedicada a proporcionar comidas a gente necesitada tras desastres naturales. Este cocinero de gran prestigio, afincado en Maryland, es un gran defensor de los derechos humanos. Lo seguiremos en un viaje gastronómico por España. Acompañado de su familia, recorre nuestro país con sus tres hijas nacidas en Estados Unidos, Carlota, Inés y Lucía. El espacio recorre algunas de las ciudades y regiones más importantes, con una gastronomía famosa en todo el mundo: Barcelona, Madrid, Andalucía, Lanzarote y su Asturias natal.

#### Nueva temporada

El programa deportivo de Josep Pedrerol analizará el mercado de fichajes.

# 'El chiringuito de jugones' regresa esta noche a Mega

EL PERIÓDICO Zaragoza

El Chiringuito de Jugones, que emite Mega, regresa a su esperada cita con sus seguidores. La vuelta del espacio deportivo de referencia en la televisión se producirá esta noche, a las oo.oo horas, para cubrir todos los frentes informativos de la temporada futbolística más apasionada de los últimos años.

Una temporada más, los espectadores de El Chiringuito de Jugones, dirigido por Josep Pedrerol, que se incorporará en los próximos días, estarán informados cada día de toda la actualidad deportiva nacional e internacional. El programa también se podrá seguir fuera de España en Antena 3 Internacional y la versión internacional de atresplayer.

El Chiringuito de Jugones vuelve este lunes para ofrecer la última hora del mercado de fichajes y la situación actual de las plantillas de cada equipo, así como un análisis pormenorizado de la pretemporada realizada por los equipos españoles. También analizará en profundidad la Supercopa de Europa que disputarán Real Madrid y Atalanta el miércoles 14 de agosto, en el Estadio Nacional de Varsovia (Polonia), así como la nueva temporada liguera que comienza el próximo jueves 15 de agosto con el Athletic-Geta-

Como cada temporada, El Chiringuito de Jugones contará con las mejores imágenes para ofrecer a los espectadores los resúmenes de los partidos de cada jornada liguera. El espacio volverá a arrancar, de lunes a jueves, a las 23.45 horas, con el habitual avance en La Cuenta Atrás. Mientras que los domingos seguirá en su horario habitual de las 23.00 horas, con los resúmenes de la jornada en La Hora Antes.

# Las películas recomendadas



Rosamund Pike protagoniza esta película de 2015.

#### Devolver al remitente 22.00 horas. PARAMOUNT

De Fouad Mikati. Con Rosamund Pike, Shiloh Fernandez, Nick Nolte, Camryn Manheim, Alexi Wasser, Rumer Willis, Illeana Douglas, Stephen Louis Grush, Donna Duplantier. EEUU, 2015. Drama, 92 minutos

►Miranda Wells, una enfermera que vive en un pequeño pueblo, va a una cita a ciegas con Kevin, un hombre que no es la persona que dice ser.



Film de 2010 protagonizado por Dwayne Johnson.

#### Sed de venganza 22.00 horas. | C. HOLLYWOOD

De George Tillman Jr. Con Dwayne Johnson, Mauricio Lopez, Jim Gaines, Tom Berenger, Jan Hoag, Courtney Gains, Billy Bob Thornton, Michael Irby, Josh Clark, Carla Gugino, Michael Blain, Rozgay, Mike Epps, Sidney S. Liufau, Oliver Jackson-Cohen, Maggie Grace. EEUU, 2010. Suspense, 98 minutos

▶ Después de 10 años en prisión, Driver tiene un único objetivo: vengar la muerte de su hermano, asesinado en el mismo atraco chapucero a un banco que lo condujo a él al centro penitenciario.

#### La 1

06.00 Noticias 24 horas.

08.50 La hora de La 1.

10.40 Mananeros.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca verano.

15.00 Telediario 1.

15.50 Informativo territorial.

16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna.

17.30 La Promesa. 18.30 El cazador stars.

Con Rodrigo Vázquez. 19.30 El cazador.

Con Rodrigo Vázquez. 20.30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21.00 Telediario 2.

21.55 La suerte en tus manos.

22.00 El Grand Prix del verano. Con Ramón García. Hoy es el turno de Binissalem, en Mallorca, amadrinado por Maria Gomez, y Villanueva de la Torre, en Guadalajara, con Manuel Díaz el Cordobés como padrino.

00.15 Vuelvo a empezar. 02.05 Noticias 24 horas.

#### La 2

06.30 That's English.

07.00 Inglés online TVE 07.25 Página 2.

08.00 Una historia de peces.

08.50 El escarabajo verde.

09.20 Seguridad vital 5.0.

09.50 Escala humana. 10.20 Argueomania.

10.50 Documenta2.

11.50 Un país para leerlo. Con Carolina Alba.

12.20 Las rutas D'Ambrosio. 13.15 Mañanas de cine.

Cañones para Córdoba. 14.55 Celia.

15.45 Saber y ganar,

Con Jordi Hurtado.

16.25 Grandes documentales. 18.10 Documenta2.

19.10 El Paraiso de las Señoras. 20.30 Diario de un nómada.

Carreteras extremas. 21.30 Cifras y letras.

Con Aitor Albizua. 22.00 Días de cine clásico.

Evasión o victoria. 23.55 Abuela de verano. A de árbitro.

01.00 Metrópolis.

#### Antena 3

08.55 Espejo público.

13.20 Cocina abierta con Karlos Arguinano.

Con Lorena García

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba Dueñas.

15.35 El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Pecado original.

18.00 YAS Verano. 20.00 Pasapalabra.

Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Valles y Esther

Vaquero. 21.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie

Riqueiro y Alba Dueñas. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. 22.45 Hermanos.

02.15 The Game Show.

03.00 La tienda de Galería del Coleccionista.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 (Toma salami!

07.40 Especial Callejeros viajeros.

08.30 Callejeros viajeros. 10.15 Viajeros Cuatro.

11.30 En boca de todos. 14.00 Noticias Cuatro.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

15.15 El tiempo.

15.30 Todo es mentira. Con Marta Flich y Pablo González Batista.

18.30 Tiempo al tiempo. Con Mario Picazo, Alex Blanquer y José Luis Vidal.

20.00 Noticias Cuatro. Con Diego Losada.

20.45 ElDesmarque Cuatro. Con Ricardo Reyes.

20.55 El tiempo. 21.00 First Dates

23.00 Alert: Unidad de personas desaparecidas.

Miguel y Tim y Amy. 00.55 Hawai 5.0.

02.25 The Game Show.

Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

> 22.00 LA 2 'Evasión o victoria'

Un oficial alemán visita

el campo de concentración

de Gensdorff coincidiendo

con un partido de futbol or-

ganizado por los propios

prisioneros.

#### Tele 5

07.00 Informativos Telecinco. Con Carme Chaparro, Laila Jiménez y Arancha Morales.

08.55 La mirada crítica. Con Antonio Texeira y Jano Mecha.

10.30 Vamos a ver. Con Adriana Dorronsoro y Alfonso Egea.

15.00 Informativos Telecinco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. **15.35** El tiempo

15.45 El diario de Jorge.

Con Jorge Javier Vázquez. 17.30 TardeAR.

Con Beatriz Archidona. 20.00 Reacción en cadena.

Con Ion Aramendi.

21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo.

21.40 ElDesmarque Telecinco. Con Matías Prats Chacón.

21.50 El tiempo.

22.00 Alla tu!

Con Jesús Vázquez. 22.50 Cine 5 estrellas.

El libro secreto de Henry. 01.05 Lo mejor de El diario de lorge.

#### La Sexta

07.15 ¿Quién vive ahí?

09.00 Aruser@s fresh. 11.00 Al rojo vivo.

14.30 La Sexta noticias 1ª edición. Con Helena Resano.

15.10 Jugones.

Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo.

15.45 Zapeando.

Con Miki Nadal.

17.15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y Maria

Lamela. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Con Cristina Saavedra v

Rodrigo Blazquez. 21.00 Especial La Sexta noticias.

21.20 La Sexta meteo.

21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21.30 El intermedio Summertime. Con Sandra Sabatés.

22.30

LA SEXTA

'Los hermanos

Sisters'

Corre el año 1850. Charlie y

Eli Sisters viven en un mun-

do salvaje, en plena fiebre

del oro. Son pistoleros

y tienen las manos

sangre.

22.30 El taquillazo. Los hermanos Sisters.

01.10 Cine.

Traición a los 17.

02.45 Pokerstars. 03.25 Play Uzu Nights.



22.00 TVE-1 'El Grand Prix del verano' Hoy compiten Binissalem amadrinado por Maria Gomez, y Villanueva de la Torre, con Manuel Diaz el Cordobés como padrino.

#### Paramount Network

06.00 Cinexpress. 06.10 Cine: Stoyan. 08.05 Central de cómicos. 08.45 La tienda de Galeria del Coleccionista. 11.45 Cinexpress. 12.30 Embrujadas: Una llamada a las armas. 13.25 Colombo: Un talante mortal. 14.55 Los misterios de Murdoch. La dama desaparece, Dibujando con sangre y La noche antes de Navidad. 17.50 Los asesinatos de Midsomer. La lealtad y El consorcio. 22.00 Cine: Devolver al remitente. 23.50 Cine: Acusados. 02.00 Pata negra. 02.50 10 Cómicos

10. 04.15 El Roast de José Mota.

#### FDF

06.23 Love Shopping TV FDF. 06.53 Miramimúsica. 07.02 ¡Toma salami! 07.32 Love Shopping TV FDF. 08.02 Los Serrano: Matar a un ruiseñor. 09.17 Aida. Emissión de cuatro episodios. 13.29 La que se avecina. **22.54** Cine: Supercell. **00.42** La que se avecina: Una ruina en venta, unas elecciones explosivas y un campamento de refugiados. 02.27 The Game Show. 03.07 La que se avecina: Una arqueta, un mercadillo y una ejecución hipotecaria. 04.47 El horóscopo de Esperanza Gracia. 04.51 La que se avecina.

#### Neox

06.15 Hoteles con encanto. 07.00 VeraNeox Kidz. Incluye Pokémon y Campeones: Oliver y Benji. 10.30 El principe de Bel Air. Emission de cinco episodios. 12.30 Los Simpson. 16.30 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star. La gran helada, En peligro, Conmoción y deshielo, Empuja, Cuidado infantil, Conversaciones dificiles, Todos y sus hermanos y Desplazados. 02.20 lokerbet: ¡damos juego! 03.00 The Game Show, Presentadores: Cristina Porta, Gemma Manzanero, Aitor Fernández.

#### DMAX

09.20 Cazasubastas. 11.26 Aventura en pelotas. 13.11 Aventura en pelotas. 14.06 Expedición al pasado. El botín perdido de Butch Cassidy y La búsqueda de los zapotos rojos de rubi. 15.57 La pesca del oro. Tregua o consecuencia (1) y Tregua o consecuencia (II). 17.47 Pesca radical. 18.43 Pesca radical. 19.38 Chapa y pintura. Verde poro el dinero y ¿Dónde está el oro, Paulie? 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Megaestructuras Franquistas. El Plan Hidrológico Del Ebro y El valle de los caidos.

#### Aragón TV

06.40 Aragón noticias 2. Con Javier Gaston. 07.30 El campo es nuestro. 08.00 Vaguillas.

10.00 La pera limonera. Con Daniel Yranzo.

11.00 Agui y ahora. 13.10 Atrapame si puedes.

14.00 Aragón noticias 1. 15.10 El campo es nuestro.

15.50 Vaquillas.

17.50 Cine. El regreso de los siete magnificos. Después del asalto a un pueblo, donde los hombres son apresados y tratados como esclavos, Chris Adams agrupa a seis pistoleros para defender la zona atacada, que se ha

convertido en la sede de

los bandidos que operan al

Paseo Cuellar/Paseo Inde-

margen de la ley. 19.30 Conexión Aragón. 20.30 Aragón noticias 2. 21.45 ¿Por donde paras? 22.40 Aragoneses por el mundo.

00.20 La voz de mi calle.

pendencia. 02.05 Objetivo.



17.50 Chris Adams agrupa a seis pistoleros para defender a un pueblo que se ha convertido en la sede de unos crueles bandidos.



21.45 Recorre la geografia aragonesa y las costas más cercanas a través de las experiencias vacacionales de sus protagonistas.

#### Clan TV

12.41 Vera y el reino del arcoiris. 13.03 Los superminihéroes. 13.11 Los Pitufos. 13.23 The Inbestigators. 13.52 Slugterra. 14.14 Héroes a medias. 14.25 Bob Esponja. 15.32 Una casa de locos. 16.36 Los Casagrande. 17.40 Agus y Lui, churros y crafts. 17.55 Aprendemos en Clan: el reto. 18.14 Los Pitufos. 18.49 Polinopolis. 19.22 Tara Duncan. 19.45 Pat, el perro. 20.00 Los superminihéroes. 20.46 Una casa de locos. 21.50 Los Casagrande. 22.32 Los misterios de Laura. 23.47 Cuéntame cómo pasó.

#### **Disney Channel**

11.05 Kiff, 11.55 Hamster & Gretel. 12.45 Hailey, ;a por todas! 13.35 Bluey. 14.35 Los Green en la gran ciudad. 15.45 Disney Junior Ariel: cuentos de sirenas. 15.50 Kiff. 16.40 Hamster & Gretel. 17.30 Los Green en la gran ciudad. 17.55 Marvel Spidey y su superequipo. 18.45 Cars: en la carretera. 18.55 SuperKitties, 19.45 Rainbow High Shorts. 19.50 Bluey. 20.50 Kiff. 21.40 Los Green en la gran ciudad. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad.

#### Boing

11.55 El mundo de Craig. 12.20 Teen Titans Go. 13.15 Doraemon, el gato cósmico. 14.55 Teen Titans Go. 16.10 Looney Tunes Cartoons. 17.05 El mundo de Craig. 17.55 El asombroso mundo de Gumball. 18.45 Looney Tunes Cartoons. 19.10 Horizontes Pokémon, 19.35 Batwheels. 20.00 Looney Tunes Cartoons. 20.25 Teen Titans Go. 21.15 Doraemon, el gato cósmico. 22.35 Los Padrinos Mágicos: más mágicos que nunca. 23.00 Game Shakers. 23.25 Los Thunderman. 23.50 Dragon Ball Super.

#### Nickelodeon

06.49 Una casa de locos. 08.00 Zokie de Planeta Ruby. 08.25 Henry Danger. 09.13 Equipo Danger. 09.59 Bob Esponja. 12.30 Monster High. 12.52 Piedra, papel, tijera. 13.16 Los Casagrande. 14.03 Una casa de locos. 15.18 Zokie de Planeta Ruby. 15.59 Bob Esponja. 17.38 Una casa de locos. 18.13 Una verdadera casa de locos. 18.37 Equipo Danger. 19.48 Los Thunderman. 20.39 Henry Danger. 21.25 Equipo Danger. 21,49 Los Thunderman. 22,40 Bob Esponja. 00.12 ;;;Alvinnn!!! y las Ardillas.

#### Las audiencias

#### 'Buenos días, mamá' v 'Callejeros' lideran el Prime Time

La serie de Antena 3 gana por la minima al programa de Cuatro, en su franja, donde la ficción supera en apenas 19.000 espectadores al formato de Mediaset.



| ESPAÑA | Miles de espectadores  |       |  |
|--------|------------------------|-------|--|
| A3     | Noticias 1             | 1.687 |  |
| A3     | Deportes               | 1.379 |  |
| A3     | Noticias 2             | 1.278 |  |
| A3     | La ruleta de la suerte | 1.203 |  |
| A3     | Sueños de Libertad     | 1.143 |  |

| ARAGÓN Miles |                 | de espectadores |  |
|--------------|-----------------|-----------------|--|
| Aragón       | Noticias 1      | 61              |  |
| A3           | Noticias 1      | 61              |  |
| A3           | Noticias 2      | 58              |  |
| Aragón       | El tiempo       | 56              |  |
| Aragón       | Aragón deportes | 54              |  |
|              |                 |                 |  |

#### LAS MÁS VISTAS DEL DÍA

En España 11,3%

En Aragón 11,2%

dia, nn de mes

9,6%

11,2%

5 7,5% 4 0,0%

# e Periócico

### Limón & vinagre

# Alexander Karp

COFUNDADOR DE LA EMPRESA TECNOLÓGICA PALANTIR

Alexander Karp estuvo en Madrid recientemente, formando parte del selectísimo Club Bilderberg, esa reunión anual que desde hace 70 años congrega a ricos, poderosos y señores de este mundo. La inteligencia artificial era uno de los temas de esta edición, también los conflictos bélicos. Y, en ambos asuntos, nuestro personaje tiene mucho que decir.

Karp (1967) se crió en Filadelfia y tiene inoculada en vena la sensación de vulnerabilidad. Su padre, judío, es pediatra clínico, y su madre, afroamericana, es artista. Muy movilizados en su juventud, el niño solía acompañarlos a las protestas políticas. Ahí nació esa obsesión por la seguridad que no le ha abandonado. Está convencido de que, si la extrema derecha llega al poder, él estará entre sus primeras víctimas. Su temor no impidió que su socio y amigo de la juventud, Peter Thiel, fuera uno de los apoyos de Donald Trump y que la empresa lograra contratos millonarios durante su presidencia.

«Ese niño judío de extrema izquierda, racialmente amorfo y, también, disléxico» - así se define Karp- estudió en una escuela con raíces cuáqueras con una sólida tradición de disidencia. Era introvertido y muy aplicado. Después estudió Derecho en Stanford, donde pasó «los tres peores años» de su vida adulta. Fue allí donde conoció al que sería su socio. Les unió el desprecio por la facultad y su pasión por el debate político (Thiel, de tendencia conservadora). Tan pronto acabaron las clases, Kart se fue a Fráncfort a estudiar alemán. En seis meses alcanzó el nivel suficiente para ser ad-



POR EMMA RIVEROLA

# El Oppenheimer de la inteligencia artificial

Palantir

venta conjunta, sin que pueda reproducirse ni transmitir a otros medios de comunicación, total o parcialmente, el contenido de dicha publicación diaria, sin el previo consentimiento o autorización por escrito de la empresa editora.



Alexander Karp, cofundador y CEO de Palantir Technologies.

mitido en la Universidad Goethe. Aunque el filósofo Jürgen Habermas iba a ser el asesor de su tesis, una discusión entre ambos obligó al alumno a buscar otra directora. El joven acabó el doctorado y fundó una empresa de gestión de dinero. Su idea era asegurarse una fuente de ingresos que le permitiera llevar una vida intelectual en Alemania, pero la persuasión de Thiel le hizo cambiar de planes. Su amigo estaba montando una empresa y le necesitaba.

Han pasado 21 años desde el nacimiento de Palantir Technologies. La empresa se fundó con dos

objetivos: crear un software que protegiera al país del terrorismo y ofrecer una solución tecnológica al desafío de equilibrar la seguridad pública y las libertades civiles. Hoy, tiene en su cartera de clientes a la NSA, el Pentágono y el FBI, también a numerosas empresas y gobiernos, entre ellos el de España. Sus softwares procesan millones de datos basados en el comportamiento de individuos y colectivos. Se la considera cómplice necesaria en la política de represión contra la inmigración en EEUU. Contratada por el Gobierno de Ucrania, ha automatizado bue-\*

na parte de la guerra. También mantiene una pública e intensa conexión con Israel. De hecho, Palantir es una de las empresas sospechosas de haber facilitado al Gobierno de Netanyahu la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) que señala objetivos a los que atacar y que está diezmando a la población civil.

#### Excéntrico y provocador

Para algunos, contratar a Palantir es asegurarse una suerte de ángel protector. Para otros, es vender el alma al diablo. «Los activistas por la paz son activistas por la guerra», soltó Karp en una reciente convención sobre industria militar e IA en Washington. Excéntrico, provocador, siempre necesitado de ovaciones, se burló de las protestas universitarias contra la masacre en Gaza y las describió como una «religión pagana que infecta nuestras universidades».

Entre guerra y guerra, control y más control, Karp asegura esquiar cinco horas al día cuando la meteorología lo permite y practicar qigong, también afirma tener solo un 7% de grasa corporal, la misma que Michael Phelps en su etapa de nadador olímpico. En su oficina, guarda 20 pares de gafas de natación idénticas y un buen surtido de vitaminas. A través de un canal de vídeo interno, habla a sus empleados sobre temas como la codicia, la integridad y el marxismo. Rodeado de guardaespaldas, ha con-

vertido su obsesión por la seguridad en un objetivo empresarial. El verano pasado publicó un ensayo en The New York Times que tituló «Nuestro momento Oppenheimer: la creación de armas de IA». En él animaba a aprovechar el potencial de las armas con IA para cambiar el campo de batalla y señalaba a Estados Unidos como el país que debe liderar el esfuerzo. Claridad no puede negársele. La comparación con el padre de la bomba atómica nos sitúa perfectamente en el momento y las intenciones. Karp es o quiere ser el hombre.



Ya tenemos canal de WhatsApp



Encuentra cada día las noticias y temas de mayor actualidad de nuestro medio digital accediendo desde tu móvil

**ESCANEA ESTE CÓDIGO** 



Y UNETE A **NUESTRO CANAL** 



